

Estados Unidos: El debate de Kamala Harris y Donald Trump atravesado por la tensión. Si gana la demócrata, "vamos a ser Venezuela con esteroides", provocó el expresidente. "Los líderes del mundo se ríen de usted", retrucó la demócrata P/25

## A cara de perro



Argentina perdió 2 a 1 frente a Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas. Un penal más que cuestionado y el calor sofocante jugaron a favor de los locales P/30/31

# Un traspié de la Scaloneta

# Páginalla

Buenos Aires
Mié I 11 I 09 I 2024
Año 38 - Nº 12.876
Precio de este ejemplar: \$1800
Recargo venta interior: \$300
En Uruguay: \$40



#### **IMPUESTO**

"Soy un gran partidario del impuesto sobre el patrimonio (el equivalente estadounidense del impuesto sobre sucesiones del Reino Unido) y de una tributación más progresiva. No creo que debamos permitir que, en general, las familias cuyo bisabuelo, gracias a la suerte y la habilidad, acumuló una gran riqueza tengan el poder económico o político que eso conlleva", declaró el magnate Bill Gates en diálogo con The Independent. -¿Estaría de acuerdo en que es demasiado rico? -le preguntaron. -Si yo hubiera diseñado el sistema impositivo, sería decenas de miles de millones de dólares más pobre de lo que soy. El sistema impositivo podría ser más progresivo sin dañar significativamente el incentivo para hacer cosas fantásticas. En el 2000 dejó el cargo de director ejecutivo de Microsoft, ocupa el séptimo puesto entre los ricos del mundo con un patrimonio estimado en 138 mil millo-

15
Lavagna y el costo de vida, por Leandro Renou

nes de dólares.

El Gobierno le garantizó gastos secretos a Defensa para la compra de los aviones F16 y las obras para adecuar la infraestructura P/4/5

## Garantías para el descontrol

Por Luciana Bertoia

Hambre, sudor y lágrimas, por Irene Vallejo

En medio de acusaciones sobre prebendas personales, repartija de cargos y presiones sobre los gobernadores, Milei consiguió agenciarse a un grupo de diputados radicales que le permitirían defender su veto a la mejora en las jubilaciones. Lo más llamativo es que la ley fue presentada por la propia UCR y defendida a viva voz por varios de los que aceptaron cambiar su voto P/2/3



NA LASTA KECARGADA

#### Por Laura Vales

Marcos Wolman (Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Argentina), Nora Biaggio (Plenario de Trabajadores Jubilados) y Rubén (de Jubilados Insurgentes) integran tres de las agrupaciones que encabezarán la marcha contra el veto de Milei. En la previa de la protesta en unidad con sectores de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales, hablaron con Páginal 12 sobre lo que se pone en juego en la sesión de Diputados. Los dirigentes cuestionaron el giro de los legisladores radicales que, tras reunirse con el Presidente, dieron vuelta su voto ("unos sátrapas que se venden al mejor postor", los definieron). Y advirtieron que el gobierno libertario va hacia la desfinanciación del sistema jubilatorio con el fin de ir hacia un sistema privatizado.

Marcos Wolman: –La mayoría de los jubilados y pensionados, más de 5 millones de un total de 7 millones de jubiladas y jubilados nacionales, cobran la mínima, que hoy es de un neto de 297.550 pesos sumando la jubilación más el bono, una cifra con la que es imposible subsistir. El aumento que Milei vetó es un aumento insuficiente, de apenas un 8,1 por ciento que llevaría el haber mínimo de 316 mil pesos. Es decir que no resuelve la situación, pero es un pequeño avance y hay que defenderlo. Nosotros marchamos por eso y en defensa de todo el sistema jubilatorio, que este gobierno está desfi-

−¿Qué se pone en juego hoy?

nanciando. **Nora Biaggio:** –Al vetar la ley, el gobierno de Milei veta también pagar lo que le debe a las provincias por coparticipación de los fondos previsionales, impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Veta además pagar los juicios con sentencia firme que ganaron los jubilados, es decir que veta una ley que dice que tiene que cumplir con una ley. Esto expresa que hay un gobierno que ejerce poderes dictatoriales con los DNU y que sólo se sostiene con el apoyo de una oposición que no es dialoguista, sino sostenedora de las políticas de hambre contra los jubilados y los trabajadores

Rubén: –A los jubilados nos sacaron además el 40 por ciento de los medicamentos, es una animalada. Creo que esta marcha no es solamente por los jubilados, es para torcer el brazo y la mala dirección en la que va la política económica y su orientación de derecha.

-¿Qué expectativas tienen en la sesión? Un grupo de diputados radicales, que votó la ley, se reunió con MIlei y ahora aprobaría su veto.

N.B.: –La posición de los diputados radicales que ahora están planteando que apoyan el veto en nombre de las cuentas fiscales es una verdadera calamidad, en el

La decepción de los jubilados con los diputados que se dieron vuelta

# "Algunos se venden al mejor postor"

Referentes de las agrupaciones que marchan hoy criticaron a los radicales que se reunieron con Milei. "Es una decepción", dijeron.



Los jubilados vuelven a marchar con apoyo de la CGT y las CTA.

Leandro Teysseire

sentido de que hacen sospechar que se mueven por coimas. No hay razón para ese cambio, salvo haber sido comprados.

R.: -La verdad es que no tenemos muchas expectativas con estos sátrapas, que se venden al mejor postor. Todo va a depender de la cantidad de personas que vayamos a manifestar.

M.W.: –El Poder Ejecutivo está haciendo todas las maniobras para

impedir que el veto sea anulado. Estos diputados radicales aprobaron la ley, pero ahora parece que van a cambiar su postura a cambio de cosas que han conseguido sus provincias o vaya a saber para quién. Es de una gravedad absoluta, porque afecta a la representatividad del sistema político.

-¿Cuánto han crecido las agrupaciones de jubilados a raíz de esta crisis? sado eramos 17 o 20 los que empezamos a concentrarnos frente al Congreso. Hacíamos un semaforazo, hasta que nos planteamos dar la vuelta al Congreso, como las Madres a la Plaza de Mayo. El miércoles pasado eramos 2500. Nosotros empezamos a manifestar en el gobierno anterior, porque ya estábamos mal, y ahora estamos peor.

R.: –En septiembre del año pa-

**M.W.:** –Las marchas de los jubilados, los días miércoles, no empezaron ahora sino en 1993, con la ley de creación de las AFJP. Lo digo para poner en dimensión que esto no se trata sólo del problema puntual que tenemos hoy, sino que es una discusión que va a seguir. La jubilación es una conquista de la clase trabajadora, pero ante la prolongación de la expectativa de vida, que es una conquista del pueblo, un avance logrado por la ciencia, los sectores de poder, el FMI y estos gobiernos que representan los intereses de los grupos económicos buscan instalar la idea de que las jubilaciones son un gasto "y hay que ver cómo se afronta". Quieren ir a un sistema privatizado, en el que el Estado no tenga ninguna responsabilidad.

#### Por María Cafferata

La foto en Casa Rosada confirmó lo que todos los dirigentes opositores temían: un grupúsculo de diputados radicales que en junio había votado a favor del aumento a los jubilados finalmente definió que, hoy, defenderá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. El cambio de postura de estos cinco diputados –a los que podrían sumarse otros más en el recintono solo generó un cataclismo dentro de la UCR, sino que terminó de inclinar la cancha en favor del gobierno nacional en la previa de la sesión. Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad están cada vez más lejos, aunque los más optimistas depositan sus esperanzas en la presión social y aspiran a una presencia masiva en las calles que ayude a torcer algunas voluntades. En Balcarce 50, mientras tanto, se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias, y se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo de Javier Milei sobre el Congreso. Con o sin represión.

#### Radicales con peluca

"La motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldos, y no a nuestros jubilados. Honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto". La frase es un extracto del discurso del diputado radical, Mariano Campero, cuando le tocó defender, el 4 de junio, el proyecto que aumentaba en un 8,1 por ciento las jubilaciones. Una ley que, además, había sido impulsada por el propio radicalismo. Dos meses después, el tucumano anunció que no podía votar esa ley y que acompañaría el veto de Javier Milei: "La virtud de este gobierno es haber generado un plan economico que bajó la inflación y generara equilibrio fiscal. Pero observo que en el Congreso, por intermedio de UxP, usa temas muy nobles como jubilaciones o universidades para modificar el equilibrio fiscal. Lo que golpearía al gobierno", se justificó.

Campero fue quien lideró la comitiva de cinco legisladores radicales que, el martes, visitó Casa Rosada para reunirse con Javier Milei. Participaron el misionero Martín Arjol, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el correntino José Federico Tournier. Todos ellos diputados que, en junio, habían votado junto al resto del radicalismo una ley que aumentaba unos 12 mil pesos las jubilaciones, las ataba a la Canasta Básica e incluía la variable salarial una vez por año (de modo que, si crecía la economía, pudieran crecer también las

#### El apoyo de los gremios

#### Se prepara un "acto masivo"

Las organizaciones gremiales y sociales que convocan a marchar hoy en apoyo a los jubilados esperan protagonizar un "acto masivo" frente al Congreso para demostrarle al Gobierno que "los jubilados y jubiladas no están solos". Lo hicieron a través de un documento conjunto, con fuertes críticas a Javier Milei y a su decisión de vetar la ley de movilidad. "No podemos permitir que el Presidente siga transfiriendo las riquezas a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean", sostuvieron.

El comunicado lleva las firmas de la Corriente Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la UTEP y ambas CTA. "Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos", denunciaron.

Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad, cada vez más lejos

# Radicales con peluca en defensa del ajuste

Cinco diputados de la UCR negociaron con Milei y apoyarán el veto. El Gobierno cree tener los votos para salir airoso de la sesión de hoy, con o sin represión en la calle.



Arjol, Picat, Campero, Cervi y Tournier, ayer en la Rosada.

jubilaciones en términos reales). Todos diputados que, ahora, anunciaban con una foto junto al presidente, su hermana Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros funcionarios nacionales, que acompañarían el veto presi-

narlos a través del Tribunal de Ética. La UCR exigía sangre y por todos lados se escuchaban pedidos de expulsión. "Son unos hijos de puta. No podes entregar a los jubilados solo para poder reelegir tranquilo el año que viene", mascullaba un dirigente que de-

"No podés estar en esa foto con un presidente que insulta a Alfonsín", los incineró Yacobitti, que pidió expulsarlos.

dencial a la ley en el recinto.

La foto no cayó bien en el partido, que no se anduvo con sutilezas. La Convención Nacional de la UCR sacó un comunicado e hizo un llamamiento a los diputados a que "sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado". El órgano, incluso, amenazó con sanciomandaba, a los gritos, la cabeza de los cinco diputados.

"No podés estar en esa foto con un Presidente que insulta a Alfonsín", dijo por su parte el referente de Evolución, Emiliano Yacobitti, al tiempo que calificó a los cinco diputados que se reunieron con Milei como "radicales con peluca" y pidió apartarlos del

bloque de y expulsarlos de la UCR. "Si cambian el voto en un tema tan sensible, se debería apartarlos del bloque y expulsarlos del partido", dijo. El diputado Facundo Manes, por su parte, también exigió lo mismo.

Ninguno estaba, sin embargo, muy sorprendido. La novedad, en todo caso, era que a Casa Rosada hubieran asistido solo cinco diputados y no ocho. Y es que si bien no estaban presentes en la foto, en la UCR incluían en el grupo a otros tres dirigentes: la santacruceña Roxana Reyes, al catamarqueño Francisco Monti y la cordobesa Soledad Carrizo.

Estos ocho radicales pintados de violeta vienen manteniendo charlas con Lule Menem y Karina Milei para integrar una alianza electoral en sus distritos. La mayoría –no todos– renuevan sus bancas el próximo año y especulan con poder llegar a las legislativas de 2025 en una boleta compartida con LLA.

#### **Poroteo y Plan B**

Ayer a la noche, la Cámara de Diputados era un hervidero de reuniones. El PRO, la UCR, Encuentro Federal, Unión por la Patria, La Libertad Avanza: todas las bancadas estaban en estado asambleario

en contra del Gobierno. El jefe de bioque proponía la insistencia parcial de la ley, es decir: solo insistir  $\frac{\overline{09}}{24}$ en el artículo que incluía la recomposición del 8,1 por ciento de los haberes jubilatorios. Los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo –que integran junto a De Loredo la línea más mileísta dentro de la UCR-respaldaban esta alternativa.

Unión por la Patria, sin embargo, no abona esta salida. Es el bloque más numeroso -cuenta con 99 diputados- y defiende que hay que insistir en toda la ley: es a todo o nada. Para poder evitar el veto presidencial, el peronismo necesita acercarse lo más posible a los 172 votos. Ese es el número para los dos tercios en el caso de que haya asistencia perfecta en el recinto, aunque saben que es imposible: el desafío será jugar con las ausencias y en eso trabaja UxP junto a algunos de los armadores de Encuentro Federal, como Nicolás Massot u Oscar Agost Carreño.

La base opositora a favor de la insistencia de la ley está compuesta por los 99 de UxP –aunque probablemente haya ausencias elocuentes entre los catamarqueños que responden a Raúl Jalil-, los 6 de la Coalición Cívica y los 5 del FIT. Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, espera poder sumar unos 13 votos propios, aunque tendrá algunas ausencias, como Ricardo López Murphy (que está de viaje). Los pichettistas están buscando negociar que Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio, se ausente, y ya tendieron varios puentes con diputados de otros bloques pero que también deben obediencia a sus gobernadores.

La UCR, por otro lado, cuenta solo una veintena de diputados a favor de la ley. A los ocho pintados de violeta se les suman los mendocinos y algunos mileístas sueltos, que piden por la insistencia parcial. Hay, además, una ausencia: la de Pedro Galimberti, diputado entrerriano de la línea interna Manes (más opositora), pero que renunció hace un par de días para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En su lugar asumirá una dirigenta

En la Rosada descuentan un triunfo y se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias.

poroteando votos y definiendo la estrategia a seguir en la sesión. La UCR era la más caótica. Los radicales línea Manes se cruzaban con los cinco que habían ido a Casa Rosada: "Háganse cargo después", les gritó Pablo Juliano. Rodrigo De Loredo, mientras tanto, intentaba negociar una salida alternativa que no lo obligara a votar totalmente del PRO llamada Nancy Ballejos.

En el oficialismo, mientras tanto, se muestran confiados. "Ningún veto es gratuito, pero Javier, con esto, le muestra a la gente que hace lo que dice", reflexionaba un armador libertario que, incluso, aseguraba que ni una represión feroz impediría al Gobierno triunfar en el recinto.

Coherente con su inagotable política de persecución a la actividad gremial, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich puso en vigencia un nuevo protocolo represivo que apunta directamente contra las acciones de protesta sindical frente a empresas. Se trata de una medida que otorga carta blanca a las fuerzas federales para desatar una confrontación abierta contra los manifestantes que realicen "bloqueos" en las entradas o salidas de lugares de trabajo.

Según la Resolución 901/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial, "bloqueo" se denominarán "a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional".

El protocolo tiene, para muchos, un destinatario y que no es otro que el gremio de camioneros que, en más de una oportunidad, recurrieron a este recurso de acción directa en los conflictos que gremiales que enfrentan.

#### La ley Bases

El Protocolo Antibloqueos de Bullrich no es nada más ni nada menos que la reglamentación de los artículos de la reforma laboral incluida en la ley Bases que cercenan el derecho de protesta en demanda de reivindicaciones laborales.

El artículo 94 de esa norma votada por el Congreso establece que los bloqueos o tomas de establecimientos también podrán ser causales de despidos por "grave injuria laboral".

Quedan conceptualizadas de esa manera aquellas acciones directas que en que "se impida u obstruya total o parcialmente el Se publicó en el Boletín Oficial el nuevo protocolo represivo

# Bullrich va contra la protesta gremial

La Resolución 901/2024 da carta blanca a las fuerzas federales para reprimir los "bloqueos" en las entradas de lugares de trabajo.



El protocolo de Bullrich pretende castigar a los sindicatos.

ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento y se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa".

La puesta en marcha de esta normativa activa también una línea de teléfono delatora donde se podrán denunciar ese tipo de acciones, a fin de que el Ministerio de Seguridad "efectúe el despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas

a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso" al establecimiento.

La resolución firmada por Patricia Bullrich habilita también a que las fuerzas de seguridad recaben "pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente". Es decir a que detengan indiscriminadamente al organizador o los organizadores de la protesta, aunque estos sean dirigentes gremiales y cuenten con protección legal.

#### **Luz verde**

La norma también le da a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía Aeroportuaria (PSA) luz verde para actuar en jurisdicciones que no le corresponden. Con lo único que deben contar para hacerlo es con un pedido de la autoridad distrital.

Los considerandos de la resolución 901/2024 que justifican la vía libre a la represión de la protesta gremial son de lo más insólitos. Por ejemplo dice que el Protocolo Antibloqueos hace que el Ministerio de Seguridad resguarde "la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes".

En otro de esos puntos incluye un polémico argumento que interpreta la supremacía de un derecho sobre otro: "Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a huelga -dice la resolución de Bullrich-, el artículo 14 de esa misma ley fundamental consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad".

Luego habla de la "libertad de trabajo", de la "libertad de comercio", y subraya que el "protocolo de actuación frente a bloqueos" es "oportuno y conveniente" para "contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción" a causa de acciones gremiales.



Sergio Neiffert está al frente de la SIDE.

El jefe de la SIDE debe ir el martes a la bicameral de Inteligencia

## Neiffert fue citado al Congreso

Por L. B.

Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), fue convocado para el próximo martes para presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de (CBI). Será la primera rendición de cuentas de un jefe de los servicios de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La interna oficial demoró casi nueve meses la conformación de la CBI. La pulseada entre la Casa Rosada y el Senado terminó por

hacer que la comisión quede en manos de la oposición. Un acuerdo entre Unión por la Patria (UxP) y la Unión Cívica Radical (UCR) hizo que el cuerpo sea conducido por el senador Martín Lousteau y secundado por Leopoldo Moreau.

Menos de un mes después de la integración de la CBI, Neiffert tendrá su prueba de fuego. Según dijeron fuentes parlamentarias a Página 12, el jefe de la SIDE fue convocado para el martes de la semana próxima, y todo indica que asistirá a la cita.

El cara a cara entre Neiffert y

los integrantes de la CBI estará teñido por la discusión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656 que le dio 100.000 millones de pesos a la SIDE para usar como fondos reservados. Si se mantiene en pie la sesión del jueves, habría grandes posibilidades que el DNU fuera rechazado también por el Senado, lo que implicaría una nueva derrota legislativa para el gobierno.

Neiffert tendrá que dar explicaciones sobre otro DNU, el 614, a través del cual el gobierno reformó el sistema de inteligencia sin pasar por el Congreso. De esa for-

#### Por Luciana Bertoia

La compra de 24 aviones caza a Dinamarca fue publicitada con bombos y platillos por el gobierno de Javier Milei. Su ministro de Defensa, Luis Petri, viajó en abril al país escandinavo para sellar el acuerdo. El Presidente siguió la deliberación por videoconferencia. Todo fue acompañado por abundantes fotos –que incluyeron a Petri en traje de aviador. El convenio con Copenhague se presentó como la adquisición aeronáutica más importante desde 1983, cuando Argentina recuperó la democracia, y como un paso trascendental para la política de defensa. Sin embargo, lo que fue catalogado como un logro inédito por la administración de La Libertad Avanza (LLA) quedó sumido dentro del secreto militar al igual que las obras que deberán hacerse para que los aviones estén operativos. La duda que recorre a quienes siguen la temática es si se utiliza esta figura para evitar que se conozca la información o si es una for-

tación directa. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) confeccionó un proyecto para incorporar aviones supersónicos –ya sean los chinos o los de fabricación estadounidense- durante el gobierno del Frente de Todos (FdT). Con la llegada de Milei y Petri, la balanza se inclinó hacia los F16 –de origen norteamericano- que vendía Dinamarca.

ma de enmascarar alguna contra-

En abril, Petri y el entonces jefe de gabinete, Nicolás Posse, aprobaron gasto el 301.200.000 dólares para comprar 16 aeronaves monoplazas y ocho biplazas. Son las mismas que había visto el ministro durante su viaje a Europa. Después de la aprobación de la inversión, entró a jugar el secreto militar.

Ayer, Milei y Petri firmaron el

Milei y Petri declararon que compras y obras son ahora un secreto militar

# Un gobierno con un fuerte gusto por el secretismo

A través de un decreto se estableció que la información sobre los aviones F16 comprados a Dinamarca y las obras que deberán hacerse para recibirlos serán reservadas.



Luis Petri usó un decreto de 1963 para declarar el "secreto militar".

decreto 807/2024 por el que se amplía esa figura a las obras de infraestructura que deberán hacerse en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Militar de Río Cuarto. Fuentes consultadas explicaron que los caza necesitan pistas de aterrizaje largas y con un material

especial porque tienen las turbinas bajas.

#### **Todo secreto**

De acuerdo con el decreto, será secreto militar la construcción de una pista, una calle de rodaje, una plataforma, hangares, depósitos de material sensible y del centro de instrucción. Lo mismo regirá para la importación de material sensible como son las partes de las aeronaves –entre las que se cuentan motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento.

El secreto militar está regulado por un decreto que tiene más de 60 años: el 9390 de 1963. Allí se define como secreto militar toda noticia, información, material. proyecto, obra, hecho, asunto que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera de conocimiento de cualquier otra. En esa norma, se establece el secreto de las adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites.

"Se emplea el secreto militar cuando, por ejemplo, se quiere ensamblar armas sofisticadas sin que sea conocido por otras potencias", explica un exfuncionario del Ministerio de Defensa. La misma fuente enfatiza que no todas las administraciones recurren al secreto ni lo hacen tan extendido. No fue una práctica habi-

#### La auditoría

A la hora de auditar los gastos juega un rol importante la Comisión de Defensa, que debe recibir los informes del ministerio y, en todo, caso celebrar una reunión reservada con el ministro para que explique cuáles fueron las inversiones. Petri estuvo el 21 de agosto pasado en Diputados para defender la reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior en el caso de actos "terroristas".

"El decreto parece estar destinado a no cumplir con las normas de contratación y licitación para llevar adelante las obras", dice Sabina Frederic, exministra de Seguridad del gobierno del FdT. Frederic apunta que Bullrich –quien llevó a Petri al Ministerio de Defensa- declaró la emergencia de seguridad y con esa condición adjudicó contrataciones directas millonarias para adquirir armas y camionetas.

"Hay una obra con idénticas cuestiones atendibles y con el mismo sistema de armas. Lo que no se entiende es por qué pasó de ser una licitación abierta a una licitación secreta", aporta, por su lado, Roberto López, coordinador del área de Asuntos Estratégicos

"El decreto parece estar destinado a no cumplir con las normas de contratación para hacer las obras."

Sabina Frederic

lección por los fondos reservados.

"La conducción de la fuerza es la que decide cuánto se cubre con el secreto –dice otro experto que fue funcionario de Defensa durante la gestión Cambiemos. Es razonable que se apele al secreto porque no tenés que mostrarles a otros países cuál es tu capacidad. La pregunta es cuáles serán los gastos y cómo se rendirán".

del Instituto de Políticas Públicas y Estado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Si hubo cambios, ellos no fueron explicitados en el decreto. Lo que sí quedó en claro es que todo el proceso quedará en manos de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), que conduce Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército de Mauricio Macri y número dos de Petri en el Ministerio de Defensa. Pasqualini habló en el Rotary Club con entusiasmo sobre la adquisición de armamentos y llamó "guerra sucia" a los crímenes de la dictadura.

ma, la administración de Javier en marcha dentro de la SIDE, Milei propició la eliminación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el regreso de la SIDE –que se divide en cuatro órganos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.

La SIDE estuvo en el foco de atención después de que se conoció que un abogado de esa repartición quiso tener acceso a los diferentes expedientes que se iniciaron por las denuncias de espionaje durante el gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri estalló de ira y responsabilizó por las maniobras a Santiago Caputo, el asesor todopoderoso de Milei a quien reporta Neiffert. El lunes, el diario La Nación publicó que había una purga

que ya habría alcanzado a 147 agentes.

#### El perfil de Neiffert

A Neiffert no se le conocen credenciales en el mundo de la inteligencia. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, lo había nombrado en la Autoridad Cuenca Matanza (Acumar). Allí se presentó como una persona capacitada en la gestión de recursos y con buen desempeño en comunicación mediática. No tiene estudios universitarios. Es bachiller y técnico mecánico. Desde 2010 trabajó como productor en radios zonales y canales de cable. Hasta enero de este año, se dedicó a la cartelería callejera.

tual del gobierno de Alberto Fernández. En todo caso, la administración Milei tiene cierto apego por el secretismo, como quedó en evidencia con la reforma del sistema de inteligencia y la predi-

#### Por Melisa Molina

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) ratificó por unanimidad a sus autoridades. Lo hicieron los 22 gobernadores que lo integran sin distinción de partidos. Así, Ignacio Lamothe, cercano al peronismo, continuará en el cargo de secretario general por cuatro años más. La decisión, después de intensas negociaciones e incluso de especulaciones que se realizaron, se alcanzó porque los mandatarios coincidieron en que Lamothe les dispensa "un trato equitativo". Los gobernadores de Juntos por el Cambio, sin embargo, en la previa de la votación habían intentado imponer a otro candidato. Se trató del exdiputado Sebastián García de Luca, cercano a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Al no conseguir las voluntades necesarias, dieron marcha atrás. En la reunión también se definió el ingreso al organismo de la provincia de San Luis y hubo críticas al gobierno nacional.

Por más que Frigerio, Ignacio Torres, de Chubut, Alfredo Cornejo, de Mendoza, Marcelo Orrego, de San Juan, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Gustavo Valdés, de Corrientes, Leandro Zdero, de Chaco, Carlos Sadir, de Jujuy y los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Córdoba, Martín Llaryora, pujaron para que el candidato sea otro y quisieron demostrar fuerza, el peronismo juntó los votos necesarios para darle continuidad a Lamothe. Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, sumaron a Hugo Passalaqua de Misiones, Gustavo Saenz, de Salta, Rolando Figueroa, de Neuquén y Alberto Weretilneck, de Río Negro. De esta manera lograron imponerse para ganar la elección. Los últimos dos gobernadores, en tanto, fueron claves para ese objetivo.

Durante las últimas semanas hubo arduas conversaciones y nego- que nunca sucedían. Ignacio La-



A pesar de las diferencias, todos los gobernadores votaron por Ignacio Lamothe.

Los gobernadores del PJ y aliados juntaron los votos

# El CFI seguirá en manos peronistas

Los de JxC y el cordobés Llaryora intentaron imponer a un candidato propio. No pudieron. Al final votaron todos al peronista Lamothe.

ciaciones y hasta circularon rumores de que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, no acompañaría a Lamothe, eso, sin embargo, fue desmentido. Una vez que los números indicaban que Lamothe era quien reunía más apoyos, se llegó a la votación de este martes a las 11 de la mañana en la sede porteña del CFI y los 22 gobernadores lo eligieron de forma unánime.

#### Las internas

"Hubo mucho ruido en los medios de Buenos Aires de historias mothe venía trabajando con todos sin preguntar si eras peronista, radical, de Juntos por el Cambio o de un partido provincial y por eso es muy positivo que su elección haya sido por unanimidad, sin discusión y sin peleas", sostuvo uno de los gobernadores al salir del encuentro.

La junta permanente del CFI -que está conformada por ocho provincias que en decisiones vin-

culadas a la gestión del organismo representan a las 23–, en tanto, puede designar a dos coordinadores regionales que, en común con la presidencia de la junta puede elaborar los temas a resolver por dicho órgano. Hoy, el Presidente de la Junta es un representante de Formosa y Juntos por el Cambio se habría quedado con los coordinadores regionales como parte de las negociaciones.

Más allá de la elección de autoridades, durante la asamblea se decidió –luego de definir la continuidad de Lamothe- la incorporación de San Luis al CFI. Eso también se votó en unanimidad. Hasta el momento, ni esa provincia, ni CABA formaban parte.

#### Críticas a la Rosada

Una vez finalizado el encuentro, los gobernadores comunicaron la novedad que Lamothe seguirá frente al organismo –que se nutre con un porcentaje de la coparticipación de cada provincia– pero, más allá de eso, aprovecharon para solicitar al Gobierno nacional el cumplimiento de las transferencias corrientes y de las deudas correspondientes a los recursos de las cajas no transferidas. También exigieron la distribución del Fondo Compensador al Transporte y reclamaron "una distribución más equitativa", que se vea reflejada en el presupuesto 2025.

#### Por M. M.

vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Javier Milei presentará el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación y adelantó que finalmente lo hará el domingo a las 21, es decir, en el prime time televisivo. Esta será la primera vez que un Presidente vaya al Parlamento para defender la denominada ley de Leyes. La tradición es que lo haga el ministro de Economía. Una vez más, sin embargo, el gobierno de la Libertad Avanza pretenderá montar un show disruptivo.

En medio de las internas que transita la Casa Rosada, Milei está terminando de preparar el presupuesto 2025 junEl domingo a las 21 en el Congreso

## Milei prepara un show para el Presupuesto

to a su equipo de asesores económicos y, por supuesto, con Caputo, el ministro del área. En una primera instancia, en casa de gobierno analizaban la posibilidad de que Milei fuera al Congreso el lunes. Luego, sin embargo, advirtieron que si lo hacía ese día perdería el efecto sorpresa dado que la fecha límite legal para presentar el Presupuesto es el 15 de septiembre y a esa altura ya todos conocerían el texto.



El presidente Javier Milei.

#### Universitarios

#### Nuevo paro de 48 horas

as universidades naciones realizarán a partir de hoy y mañana un paro en reclamo de una recuperación del salario. Los gremios que agrupan a docentes y no docentes denuncian una pérdida de más de 55 puntos respecto a la inflación en estos nueve meses del gobierno de Milei. La intención, durante estas dos jornadas, es movilizarse al Congreso Nacional. "Hoy unimos nuestros reclamos al de los jubilados que fueron apaleados la semana pasada", declaró lleana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) y agregó: "Marcharemos junto a otros sindicatos combativos por el salario, contra los vetos y la represión". Mañana jueves continuará el paro en todas las universidades nacionales. AGD UBA junto a otros gremios del sector movilizará nuevamente al Congreso Nacional donde el Senado tiene previsto discutir el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

#### Por Felipe Yapur

La conflictividad gremial en Aerolíneas Argentinas es, a todas luces, impulsada por el gobierno nacional que, según afirman los gremios aeronáuticos, lo que busca "es privatizarla". Los sindicatos sostienen que la decisión de pisar la negociación paritaria busca generar un efecto cascada: el gobierno ofrece un incremento salarial escaso, los gremios reaccionan con medidas de fuerza, el gobierno hace caso omiso a la situación económica de los trabajadores y anuncia que irá a la justicia para accionar contra los gremialistas; siguen las medidas de fuerza y entonces llega el anuncio de una pretendida privatización. En ese contexto, los gremios aeronáuticos decidieron continuar con las medidas de fuerza para resistir la maniobra. Hoy, los gremios definirán un nuevo paro y todo indica que será para este fin de semana. Pero no están solos, al menos eso buscó mostrar el consejo directivo de la CGT cuando ayer recibió a Pablo Biró de pilotos, Juan Pablo Brey de aeronavegantes y Ruben Fernández de UPSA, junto a un grupo de gobernadores pe-

que lleven adelante. "Nos están llevado al conflicto para poder generar un escenario de privatización", dijo Pablo Biró a **Páginal 12** y descató que a pesar de que los salarios de los pilotos están por debajo del 73 por ciento perdido, solo ofrecen el 14 por ciento. Es más, afirmó que en este momento los pilotos de Aerolíneas Argentinas tiene salarios mucho más bajos que los de la low cost Flybondi y que eso no es una casualidad.

ronistas para darles la solidaridad,

el respaldo y al acompañamiento

en las medidas de acción directa

Ayer, el gobierno anunció, a través del secretario de Transporte, Franco Mogetta, que iniciarán acciones legales para expulsar a Biró del directorio de AA. El piLos gremios de Aerolíneas Argentinas siguen en conflicto con el Gobierno

# Aeronáuticos con el apoyo de la CGT y gobernadores

El Gobierno complica el debate salarial con los trabajadores de la aerolínea de bandera para generar conflicto y preparar la privatización. Nuevos paros y movilizaciones.



La CGT y gobernadores del peronismo se solidarizaron con los gremios aeronáuticos.

loto ocupa la silla del director obrero que tiene la compañía estatal. También dijo el funcionario libertario que avanzará en una demanda por "daños y perjuicios" por las pérdidas económicas que le generó a la compañía. Nada dijo Mogetta que el reclamo que encabeza Biró es por salarios.

Mogetta dijo que "se va a convocar a una asamblea para expulsar con causa a Pablo Biró y, luego de esto, avanzaremos con las causas judiciales. Estamos evitando conductas como las que tuvo Biró para el futuro, porque velamos por el interés de los pasajeros. Vamos a defender a los usuarios". La otra

extraño y poco común. En teoría, los que tendrán que estar presentes para que eso se pueda realizar son la mitad más uno de los miembros de la comisión y Espert. El resto de los diputados y senadores, en tanto, podrá asistir, como ocurre con cualquier reunión de comisión.

Desde Casa Rosada no esperan que los legisladores acompañen el Presupuesto. Es más, consideran que "es mejor si no lo hacen", y, de esa forma, ellos poder seguir ejecutando a su antojo el presupuesto 2023. Este año no hubo Presupuesto aprobado por el Congreso pero porque Milei no quiso aprobar el de Alberto Fernández.

maniobra que pergeña el gobierno es, como quieren hacer con la educación, declarar servicio esencial al transporte aeronático para limi-

tar los reclamos laborales.

En tanto, ayer los trabajadores de rampa agremiado en la Asociación de Personal Aeronáutico (gremio que está adherido a la CTA de los Trabajadores) realizaron asambleas en las terminales de todo el país. El gremio, que conduce Edgardo Llano, realizó las asambleas de los trabajadores de Intercago desde las 18 hasta las 20. El reclamo salarial se impone a pesar de que la Secretaría de Transporte se limitó a caracterizar la medida como "sorpresiva e intempestiva".

#### La CGT y los gobernadores

Mientras los gremios aeronáuticos se preparan para nuevas jornadas de acción directa, ayer fueron convocados a participar de la reunión del consejo directivo de la CGT. El encuentro realizado en la sede la central obrera iba a ser compartido por un grupo de cuatro gobernadores que tenían ya agendado una reunión con la con-

"Nos sorprendió la fuerza de la solidaridad", reconoció a este diario Biró porque, como dijo, cada uno de los dirigentes sindicales que se expresó "lo hizo con mucha fuerza, con una fuerte demostración de apoyo y ofrecieron sus organizaciones para acompañarnos en todas las medidas que tomemos".

Así fue que Gerardo Martínez (Uocra), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio), Julio Piumato (judiciales), Rodolfo Daer (Alimentación),

"Coincidimos en unir la política y los gremios para enfrentar las medidas del gobierno nacional que perjudican a los trabajadores". Brey

Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Horacio Otero por la UOM, fueron expresando el respaldo y el acompañamiento a los gremios aeronáuticos y la defensa de la aerolínea de bandera.

Esa solidaridad que recibieron también la expresaron los gobernadores Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, el riojano Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto de La Pampa y el formoseño Gildo Insfrán. Los cuatro habían participado antes de la reunión del Consejo Federal de Inversiones donde ratificaron las autoridades.

Por su parte, el titular del gremio de los aeronavegantes, Juan Pablo Brey, afirmó que durante "el encuentro coincidimos en la importancia de la unión entre la política y el movimiento obrero organizado para enfrentar las medidas del gobierno nacional que perjudican al conjunto de los trabajadores". Brey también indicó que "dada la relevancia del conflicto que afecta a nuestro sector, la CGT y los gobernadores expresaron su pleno apoyo a los sindicatos aeronáuticos en nuestra lucha por una justa recomposición salarial y en defensa de Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera, fundamental para el desarrollo de nuestro país y la interconctividad de sus pueblos".

nativa de que el Presidente se presentará en el Parlamento este viernes, pero la duda era si los diputados estarían ya que la costumbre de muchos de ellos es viajar a sus provincias los fines de semana. Finalmente, Milei apostó al efecto que tendría su presentación un domingo a la noche. Desde su entorno anticipan que en el Congreso, adonde lo acompañarán todos los ministros en medio de un fuerte operativo de seguridad, hará "un show". Adelantan que su discurso incluirá, como ya es habitual, fuertes críticas a la casta y resumen: "Los va a putear a todos".

El Presidente no tiene limitaciones de tiempo para hacer su discurso. En el Gobierno hablan de una alocución extensa, similar

Fue por eso que surgió la alter- a la que realizó al abrir el período Cámara baja. Algo por demás de sesiones ordinarias. El será el único orador y no tendrá que responder preguntas de los legisladores. Aún no se sabe qué disposición definirá para hablar en el recinto, ni si lo hará, por ejemplo, desde un atril especial. Esta vez, aseguran en Rosada, el asesor Santiago Caputo no está encargado del asunto –como otras veces que Milei habló en el Congreso- y dicen que no fue él quien tuvo la idea.

> En cuanto a las formalidades, en un principio se dijo que Milei llamaría a una asamblea legislativa, pero lo más factible es que finalmente se convoque a una reunión de la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, y que el lugar para dicho encuentro sea el recinto de la

ducción de la CGT.

#### Opinión Por Juan Carlos Junio \*

## Veto y represión

a represión al pueblo siempre es cruel e inhumana. Atenta contra derechos humanos básicos de la ciudadanía y valores y principios de una sociedad democrática, consecuentemente siempre debe ser repudiada. El cobarde apaleamiento a trabajadores jubilados que defienden con dignidad su derecho a vivir dignamente, a alimentarse, a la vivienda y el acceso a los medicamentos resulta tan deshonrosa como deleznable. Esa es la percepción de la mayoría de la sociedad democrática.

El fenomenal despliegue de policías y gendarmes, con sus enormes palos de ataque, máquinas infernales y su gas pimienta, cubiertos de escudos y cascos ante la hipótesis delirante de que los jubilados resulten ser terroristas, tiene el propósito esencial de presentar imágenes represivas con el fin de amedrentar a la sociedad. Nada nuevo. Ya

ley de movilidad jubilatoria, a no votar la ampliación presupuestaria a las universidades y sus docentes con sueldos congelados, y obviamente a aprobar sin chistar el presupuesto nacional que incluye el "ajuste más grande del mundo" contra el pueblo. Ya que estaba lanzado incluyó a periodistas, medios de comunicación "que se venden al mejor postor" (¿se referiría a Clarín, La Nación y La Nación +?) y a los sindicalistas. Desde sus posturas resultantes de una mezcolanza de arcaicos medievalismos y thatcherismo neocolonial, el Presidente identifica a la comunidad científica y al pensamiento crítico como sus enemigos, negando el valor del conocimiento.

El ataque cargado de ira y rechazo recuerda al "¡Muera la inteligencia, viva la muerte!", que bramó el general franquista José Millán Astray en la Universidad de Salamanca en como aquel general invadido por el odio, su ideología fascista y sus mutilaciones físicas.

La apuesta mileista en su batalla cultural se sustenta en la eliminación de la facultad de razonar y en capitalizar la desesperanza. Desde allí se puede aceptar que la Argentina iba camino a una hiperinflación del 17.000 %, asumir como lógica una devaluación del 118%; y la reducción drástica de los salarios, de las jubilaciones, aumentos indiscriminados de las tarifas de los servicios públicos y del transporte. Con el mismo fin propagandístico, Milei reafirma su discurso pseudocientífico cargado de citas, cifras y fuentes falsas y descabelladas, para justificar la destrucción al Estado y que resulta lógico "agrandar los bolsillos de los grandes empresarios".

La megalomanía presidencial se regodea realizando un ajuste descarnado que incluye

la eliminación del acceso a una cantidad importante de medicamentos y la falta de entrega de alimentos a las organizaciones sociales, en un país donde más de un millón de pibes y pibas se van a dormir sin cenar. No trepida en auto calificarse como "el hacedor del mejor gobierno de la historia", manifestando su superioridad sobre todos los presidentes argentinos, colocándose en un podio por encima de: J. A. Roca, Mitre, Sarmiento, Yrigoyen, Perón, Alfonsín y Néstor y Cristina Kirchner, sólo por nombrar algunos. Un neofukuyismo primitivo en el que el fin de la historia finaliza con él.

Pero no se trata solo de "las fuerzas del cielo", ni el ataque a la comunidad científica, artistas y periodistas; también tiene la intención de entregarle 100 mil millones de pesos a los espías de la SIDE, el intento de volver al siglo XIX con las leyes laborales y el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, de

la cual Milei toma buena parte de su programa económico. En el Foro de ultra derechas volvió con aquello de "los 30 mil de verdad"; para insistir en tergiversar la idea de Memoria, Verdad y Justicia, demostrando que comparte con su vice el negacionismo y la reivindicación integral de la dictadura videlista.

Luego de las derrotas parlamentarias de fines de agosto, Milei reforzó su agresividad potenciando un narrativa fascistoide. La muerte de la inteligencia y las loas al franquismo son constitutivas del grito ultraderechista de época. El notable ejemplo de Unamuno en tiempos de derrota y avance del oscurantismo, nos afirma en la necesidad de enfrentarlo y derrotarlo con el convencimiento del Pueblo decidido a dejar atrás las tinieblas de la irracionalidad propia de la ultraderecha abriendo paso a una nueva época democrática y de progreso.

\* Secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.



lo hicieron tanto las dictaduras como los gobiernos civiles cuando sus proyectos políticos y económicos antipopulares generaron la inevitable reacción del pueblo. Palos y gases forman parte de una ideología totalizadora contra las mayorías políticas sociales y culturales, incluyendo el desprecio y la negación del parlamento como expresión de la representación de las diversidades del pueblo. Veto y represión es la respuesta a los jubilados, a la sociedad que se solidariza con ellos y al parlamento de votó el modesto aumento de sus ingresos.

El Presidente continúa pensando en que su verba primitiva y violenta contra el Congreso, impacta en algunos sectores de la sociedad decepcionada de gobiernos anteriores y la "política". Ya lo hizo el día que asumió cuando le dio la espalda. El mensaje es clarísimo: "señores legisladores a ustedes los desprecio, integran un nido de ratas", aunque ahora matizó agregando que son "ratas del poder". De cualquier forma, los conminó a que sostengan su veto a la

1936, reaccionando violentamente ante la intervención del prestigioso rector, el filósofo Miguel de Unamuno. Su valiente respuesta llena de sentido se hizo historia: "Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Es inútil que penséis en España". Nosotros diríamos "es inútil que el presidente piense en nuestra patria". Este cruce expresa la visión irracional y oscurantista negadora de la cultura, la inteligencia y la historia, propio de los regímenes autoritarios. La reacción de Millán Astray desnuda una ideología que destila odio e ignorancia mellando toda pretensión de cambio social en un sentido popular y progresista.

Volviendo al presente, la semana pasada Milei reiteró que uno podía "tener la libertad de morirse de hambre". Expuso en un acoplamiento de fanáticos de ultra derecha autodenominado III Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por el líder del partido español Vox, Santiago Abascal. Allí frente a los herederos políticos de Franco y de los falangistas como Astray, Milei también rugió

La esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre, declaró ante la Justicia que los moretones que tenía la expareja de Alberto Fernández no fueron producto de un tratamiento estético y que su clienta le dijo que el hematoma del ojo se trató de un "golpe involuntario". De esta manera, Aguirre confirmó la acusación y aportó un testimonio contrario a la versión del exmandatario. Además, confirmó que Alberto Fernández mantenía un vínculo "violento" con la exprimera dama y que ella le manifestó en una oportunidad que se sentía presa. Sobre el moretón, también explicó que no era posible que para entonces la exprimera dama se sometiera a una cirugía estética porque estaba realizando un tratamiento de fertilización. Además de Aguirre, en Comodoro Py también declaró un integrante de la Unidad Médica Presidencial que confirmó el testimonio brindado la semana pasada por su exti-

"No la dejaba hablar" Aguirre, testigo propuesta por la querella de Yañez en el marco de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, arribó poco antes de las 10 de este martes a los Tribunales Federales de Retiro para declarar ante el fiscal federal Ramiro González.

tular, Federico Saavedra.

En su declaración, la esteticista admitió haber visto moretones en Yañez, pero negó de manera enfática que pudieran haberse producido por sus tratamientos, dado que no utilizan métodos "invasivos".

También aseguró que el exmandatario era "violento" con Fabiola Yañez porque "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos", revelaron fuentes judiciales a varios medios de comunicación. "Que feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión, luego de la foto de la fiesta de Olivos.

En su relato ante el fiscal, la mujer también afirmó que durante un tiempo la exprimera dama estuvo "muy angustiada" porque encontró videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández le había dado al hijo de ambos, Francisco, y también contó que en una oportunidad su clienta le dijo que "se sentía presa" porque no podía salir de la quinta sin pedir permiso.

Además, según declaró este martes ante la Justicia, en 2021 Yañez también le había contado que Fernández "estaba muy enojado" porque había perdido las elecciones legislativas, derrota por la que culpabilizaba a su entonces pareja, a quien castigaba retirándole la palabra.

### La palabra de la esteticista

Yañez y Aguirre se conocen desde 2016: la esteticista la atendió primero en Puerto Madero y luego en la quinta de Olivos. "Los tratamientos que le hice no son Declaró la esteticista de Fabiola Yañez sobre el moretón y la pareja

# Los días de violencia en la quinta de Olivos

Aguirre aseguró que sus tratamientos no le dejaron el ojo morado a la exprimera dama. Además, el "golpe involuntario", "los gritos" de Fernández y el "no la dejaba hablar".

nada invasivos. Yo no lo tengo permitido porque no soy médica para hacerle ni bótox ni ácido hialurónico. Todo eso lo hace un cirujano o una dermatóloga. Pero en mi caso, ni siquiera aplico eso", explicó Aguirre en una entrevista con Infobae.

"Yo soy cosmiatra", aclaró, y continuó: "Siempre tratamientos, peeling. Pero igualmente, en la época de eso (la supuesta violencia), yo no le hice un tratamiento. No se le podía hacer ni siquiera un peeling porque ella estaba empezando con todo lo del tratamiento para quedar embarazada".

Debido al proceso de fertilización asistida, insistió, "era imposible que ella se pudiera hacer al-



Florencia Aguirre, la esteticista de Fabiola Yañez, declaró en Comodoro Py.

gún tratamiento que le dejara algo, un hematoma por ejemplo, porque ella estaba en pleno tratamiento. Es más, ya lo habíamos hablado anteriormente: no podía usar ácido ni nada que le pudiera hacer mal, y nada que no fuera apto para embarazadas".

En la entrevista, Aguirre aseguró haber visto el moretón en el ojo. "Cuando le pregunté, me dijo solamente que había sido Alberto sin querer. La verdad es que no le creí", relató. La esteticista también reconoció haberle visto un moretón en el brazo. "Pero la verdad es que nunca le pregunté del brazo. Mi trabajo era ir, atenderla, y tampoco le estaba indagando sobre lo que pasaba en su vida", explicó.

Consultada sobre si había presenciado algún acto de violencia, 09 respondió: "Mirá, la última vez 24 que yo estuve, ella estaba hablando por teléfono con él y medio que discutieron. A los cinco minutos, él vino y abrió la puerta bruscamente. Él no sabía que yo estaba ahí y se sorprendió cuando me vio". En ese sentido, dijo que no le generó sorpresa la denuncia por violencia de género que presentó la exprimera dama. "Es más, apenas salió todo en la tele, al otro día le dije que contara con mi apoyo, que yo sabía por lo que ella había pasado", señaló.

Al mediodía también declaró como testigo Federico Alem de la Unidad Médica Presidencial. Atendió a Yañez en Olivos y su nombre surgió la semana pasada en la declaración del entonces titular de la UPM, Federico Saavedra. Él dijo que el 30 de junio de 2021, Alem lo acompañó a atenderla por el moretón en el ojo y a requerimiento de ella. También dijo que al consultarla por el moretón, Yañez y Fernández le habían dicho que era producto de un "golpe involuntario". Alem confirmó esa declaración. Dijo que al visitar a Yañez vio un hematoma en el ojo derecho y que alguno de los dos, Yañez o Fernández, dijo que había sido un "golpe involuntario en la cama".

Página 12 & LA750

Te invitan al CONVERSATORIO

VÍCTOR HUGO MORALES • CYNTHIA GARCÍA NORA VEIRAS • LUIS BRUSCHTEIN

PRESENTA: GISELA MARZIOTTA

UNCA WAS ES VUNCA WAS

CIERRE: Un cuento de Alejandro Apo

#### Por Irina Hauser

El estudiante de Ciencias Exactas de la UBA que amenazó en un grupo de Telegram con ir armado con una escopeta a una fiesta del centro de estudiantes fue procesado con prisión preventiva por decisión de la jueza Alejandra Provítola por los delitos de coacción, amenazas, intimidación pública e incitación a la violencia. Había sido suspendido y está detenido desde el 24 de agosto, según confirmaron allegados a la causa a Páginal 12. Una investigación interna de la facultad determinó que aquel y otros mensajes habían sido enviados en dos grupos de "incels" (o "célibes involuntarios") creados por alumnos de la institución con inclinaciones libertarias que difunden ideas misóginas, expresiones violentas, hostiles y de odio, a menudo dirigidas a mujeres y diversidades, pero también a varones a los que suponen sexo-afectivamente exitosos. En el expediente penal, tras allanar la vivienda del joven, citarlo a indagatoria, escuchar testigos y analizar las primeras pruebas, la magistrada determinó que contaba con suficientes sospechas como para imputarlo y avanza en analizar otros posibles hechos.

#### "Voy con una escopeta"

El decano de Exactas, Guillermo Durán, y la vicedecana, Valeria Levi, informaron esta semana a través de una nota que circuló entre la comunidad de esa casa de estudios la situación procesal del estudiante. Señalaron que la facultad se presentó, además, como particular damnificada en el expediente y puso a disposición la información relacionada con la amenaza y otros hechos relacionados, además de ofrecer colaboración. El 22 de agosto último, cuando se hizo público lo ocurrido, el Centro de Estudiantes informó que el joven "ya había protagonizado conductas violentas hacia compañeros y compañeras" de la agrupación Identidad "a quienes increpó personalmente

Preventiva para el estudiante que amenazó con llevar un arma

# "Voy a ir a la fiesta con una escopeta"

El alumno de Exactas quedó procesado por coacción e intimidación pública y quedará detenido. Su vínculo con los "célibes involuntarios".



Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.

con una escopeta. Esto no es un chiste. Tengo una escopeta y la voy a usar en la fiesta de Exactas. Vayan si tienen huevos", escribió en uno de los grupos el joven, bajo el alias de "Grunt". El arma de fuego, decía, pensaba usarla contra los "kukas", en alusión a los miembros de la agrupación Identidad, que volvió a ganar las elecciones del Centro de Estudiantes la semana pasada. La fiesta a la que aludía esen la mesa del Pabellón II y tam- taba programada para el 23 de

"Volvemos a repudiar este tipo de acciones que nada tienen que ver con la vida en una sociedad libre y democrática, y hacemos un nuevo llamado a seguir construyendo y defendiendo una sociedad sobre los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia", dice el texto que firman Durán y Levi. Desde la Facultad de Ciencias Exactas ya venía creciendo la preocupación por la repercusión de las acciones violentas protagonizadas por el estudiante que está detenido y por el contenido vertido por él y otros participantes en los grupos identificados que, esperan, queden desarticulados.

#### La causa

El estudiante denunciado está detenido desde hace más de dos semanas, pidió la excarcelación pero la jueza Provítola le dictó prisión preventiva el 5 de septiembre último, medida ahora apelada ante la Cámara del Crimen. La carátula de la causa incluye la posible portación de arma de guerra, además de los delitos que ya se le adjudicaron, y que podrían significarle una pena de cumplimiento efectivo en un eventual juicio. En el allanamiento en su domicilio no se habrían encontrado armas, según pudo saber este diario, pero es una línea de investigación aún abierta. El expediente está bajo secreto de sumario con medidas en marcha y los alcances de la investigación excederían al estudiante.

#### Los "incels"

El Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Cienmiento y apoyo social permitiéndoles un espacio para crear comunidad, expresarse y hablar de ello en virtud de las experiencias compartidas". Acotan que se trata de un fenómeno que puede tener complejidades y que no existe una definición cerrada respeto de "la cultura incel y quienes se sienten representados por ella".

Una nota de incels, publicada por **Páginal 12**, Sandra Russo cuenta la historia de Alana, aquella mujer canadiense que en los noventa utilizó la alusión al "celibato involuntario" para hacer red con otras personas que experimentaran la misma desazón (producto de la imposición cultural) pero que tomó distancia de ese término cuando empezó a estar emparentado con el fenómeno del odio, que derivó hasta en masacres. En GenEx explican, que "el ecosistema incel fue manifestándose en comunidades virtuales, integradas en su mayoría por varones, que fueron desarrollando una cultura propia. A través de los foros incels fueron in crescendo en expresiones de misoginia, hostilidad, apología de la violencia hacia las mujeres y personas LGBTIQ+, deshumanizándolas y responsabilizándolas por su falta de interacciones sexo-afectivas, llegando incluso a promover o realizar actos de violencia extrema".

En otra publicación de este diario se detallan incidentes de violencia en masa, en especial en Estados unidos, perpetrados por hombres identificados como "incels". Un ejemplo conocido es el de Elliot Rodget, que en 2014 mató a siete personas en la Universidad de California tras asegurar que no soportaba seguir siendo virgen. "Soy el tipo perfecto y aun así se juntan con hombres odiosos en lugar de a mí, el caballero supremo", posteó. Cuatro años después Alek Minassian, canadiense de 25 años asesinó a diez personas a quienes atropelló con una camioneta. Había publicado: "¡La 'Rebelión Incel' ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los 'Chads' y 'Stacys'! (es la forma de cias Exactas y Naturales de la llamara varones y mujeres atracti-

El arma de fuego pensaba usarla contra los "kukas", en alusión a los miembros de la agrupación que ganó el Centro de Estudiantes.

bién por whatspapp así como a estudiantes no agrupados, en especial a mujeres". Hasta ahora en la causa judicial declararon por lo menos ocho víctimas que habían recibido amenazas del hombre en cuestión tanto por redes sociales, como por llamadas telefónicas, así como cara a cara. Algunas lo habían denunciado ya por violencia de género ante las autoridades.

"Voy a ir a la fiesta de Exactas

agosto y fue suspendida. La facultad ya venía rastreando el funcionamiento de los grupos de "incels" por las denuncias recibidas y, en rigor, había uno más grande, llamado "Incels DC UBA", con 361 miembros. Eran públicos, pero ya no lo son. En este último los diálogos estaban plagados de comentarios misóginos, insultos, descripciones de abusos sexuales y escenas hasta de zoofilia.

Una investigación interna determinó que aquel mensaje había sido enviado en grupos creados por alumnos con inclinaciones libertarias.

UBA (GenEx) explica en una publicación de fines de agosto: "Incel, o íncel es un acrónimo de la expresión inglesa involuntary celibate (celibato involuntario). En sus orígenes el término fue acuñado por una mujer canadiense en 1997 que creó el Proyecto de 'Célibe Involuntario' como una fuente de consuelo y apoyo para personas que experimentaban soledad, falta de reconocivos) ¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!". En este contexto, y ante discursos violentos y de odio crecientes que amagan con volverse parte de la habitualidad y pueden saltar la barrera del mundo digital, se explica la preocupación de la Facultad de Exactas y el impulso para que avance de una investigación judicial y se desactive lo que puede ser más que una amenaza.

Denuncian que el procurador general de Salta está en peligro por el avance del crimen organizado

## Una conspiración en marcha

El gobierno provincial informó un plan contra el jefe de los fiscales y que se reforzó su seguridad. El año pasado ya había recibido amenazas.

Salta 12

Por Elena Corvalán

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, reveló que se detectó "un plan conspirativo contra el jefe de los fiscales" de la provincia, el procurador general Pedro García Castiella. Sáenz hizo esta afirmación en el III Consejo Federal de Seguridad Interior que se llevó a cabo en Salta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El mandatario dijo que este plan, al que describió como "un delirante desafío a las instituciones mismas de la provincia", demuestra la efectividad de las acciones que están llevando a cabo para combatir el crimen organizado. Por su parte, el ministro de Seguridad de Salta, Marcelo Domínguez, precisó que se reforzó la seguridad del procurador tanto en sus lugares de trabajo como en su domicilio. La Procuración General no brindó información al respecto.

Ya desde septiembre de 2023 el procurador general viene advirtiendo sobre el avance del crimen organizado en el norte salteño, incluso con la cooptación de funcionarios judiciales y de la Policía. García Castiella viene impulsando la investigación de jueces y policías involucrados en delitos vinculados a delitos graves en el norte salteño. El año pasado el procurador pidió la destitución del juez Edgardo Laurenci, por irregularidades en relación a la fuga del sicario Lino Moreno, y ahora denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento al juez de Garantías Claudio Parisi, imputado, entre otros hechos, por el cobro de coimas a cambio de favorecer a un integrante de una banda criminal organizada en Orán.

Mientras en el Centro de Convenciones se desarrollaba el III Consejo Federal de Seguridad Interior, García Castiella pedía la destitución del juez de Orán Claudio Alejandro Parisi. El procurador sostuvo que el magistrado

demostró un mal desempeño en el cumplimiento de sus deberes. Le reprochó: falta de uniformidad en los criterios para conceder y revocar arrestos domiciliarios, incorrecta valoración de los riesgos procesales para su otorgamiento, falta de aplicación de las normas procesales que regulan la imposición de la prisión preventiva y su concesión bajo modalidades no autorizadas por ley, respuestas infundadas a requerimientos de medidas que necesitan autorización judicial formuladas por la fiscalía, y el indebido acceso y compulsa de expedientes a su cargo por parte de personas ajenas.



García Castiella, el año pasado, cuando recibió las primeras amenazas.



Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina

#### CONVOCATORIA AL LXXIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO ACEITERO Y DESMOTADOR

Conforme las disposiciones estatutarias y vistas las facultades que los artículos 20 inciso H, 70 y 72 inciso A y B, que nuestro Estatuto Social confiere a la Comisión Directiva y Administrativa, ésta en su Reunión Ordinaria del día 4 de Junio de 2024 resolvió convocar al Septuagésimo Tercero Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador. De acuerdo a lo resuelto por dicho Órgano Directivo, la apertura e iniciación del Congreso que se realizará en el auditorio del Club Español, sito Bernardo de Irigoyen 172/180 (C1072AAD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será a partir de las 09.00 horas del día martes 5 de noviembre de 2024. El temario a tratar será el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) APERTURA DEL CONGRESO. 2º) DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE PROVISORIO. 3º) ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE PODERES PARA QUE PRODUZCA DESPACHO SOBRE LAS CREDENCIALES DE LOS/AS DELEGADOS/AS. 4°) CONSTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL CONGRESO. 5°) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 6°) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023/2024. 7°) INFORME DE SECRETARÍA GENERAL Y MIEMBROS DIRECTIVOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN Y SUS FILIALES. 8º) INFORME REFERENTE A NUESTRA OBRA SOCIAL EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO FUTURO. 9°) RATIFICACIÓN DE COMPRA INMUEBLE HIPÓLITO YRIGOYEN 2188/2192, UNIDAD FUNCIONAL NÚMERO UNO, CABA 10°) PONENCIA DE FILIALES. 11°) DESIGNACIÓN DE LA SEDE DONDE SE EFECTUARÁ EL PRÓXIMO CONGRESO ANUAL ORDINARIO. 12°) CLAUSURA DEL CONGRESO. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 74, se constituirá el Congreso con la mitad más uno del total de las filiales con derecho a participar en los mismos. De no obtener Quórum, la Comisión Directiva y Administrativa, convocará nuevamente dentro de las veinticuatro (24) horas, debiendo constituirse el Congreso con el número de Filiales presentes al finalizar el plazo fijado para la segunda convocatoria. Conforme al Artículo 76, podrán participar de los Congresos las filiales con seis (6) meses de antigüedad como mínimo, las que serán representadas por un número de delegados/as que no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del total de los/as delegados/as congresales, conforme la proporción del art. 77 del Estatuto. Por Comisión Directiva y Administrativa de la F.T.C.I.O.D. y A.R.A., Daniel Alberto Yofra, Secretario General.

Detienen a un referente liberal de Corrientes

## Corrupción de menores

Sixto "Yacaré" Fernández, exconcejal de 77 años y referente del Partido Liberal en Corrientes, fue detenido tras ser acusado de corrupción de menores y, como en el caso de Germán Kiczka –diputado de Misiones por La Libertad Avanza– y su hermano Sebastián Kiczka, tenencia de material de abuso infantil.

Fernández, quien lideró durante casi dos décadas el Partido Liberal local, está investigado por integrar presuntamente una red de explotación sexual y pedofilia. Según informaron fuentes de la investigación, la justicia de Corrientes ordenó su detención -domiciliaria, por su avanzada edad– tras el peritaje de dos celulares de Fernández que fueron secuestrados en marzo pasado.

En los teléfonos del acusado "se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que involucra a menores y mayores", detallaron las fuentes, al tiempo que comunicaron que entre las víctimas "hay una chica de 13 años y una adolescente, ambas integrantes

de familias vulnerables de Ituzaingó", de donde es oriundo Fernández.

De acuerdo con las pesquisas, el dirigente se contactaba con las chicas para pedirles imágenes "de diferente intensidad y alto contenido sexual", indicó una fuente.

La investigación comenzó en marzo de este año cuando una mujer de alrededor de 30 años realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor. En su presentación afirmó hacer conocido a Fernández a través de su madre, que trabajaba para el Partido Liberal.

Según la denuncia, cuando ella tenía 14 años, Fernández empezó a invitarla a pasear en su auto. En uno de esos paseos, la llevó hasta un motel que está sobre la ruta nacional 12, donde le tomó fotos desnuda, hubo manoseos y abuso sexual.

Tiempo después, Fernández le habría ofrecido un trabajo en la política a cambio de encuentros sexuales. La joven también habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con otro referente del partido.

#### Por Javier Lewkowicz

Ante la intención del ENRE de que Edesur y Edenor cobren importantes multas a usuarios que no hayan hecho una adecuación de sus instalaciones técnicas, 23 entidades de consumidores reclaman que esta medida no afecte a los hogares monofásicos. Según informaron las entidades, la norma se corregiría para evitar dicho impacto, con lo cual en un primer momento se apuntaría a consorcios y usuarios de más porte.

El debate gira en torno al "Programa para la Mejora del Factor de Potencia" del ENRE, el cual rige desde febrero con la publicación de la Resolución ENRE Nº 85/2024, actualizado en abril a través de la Resolución ENRE Nº 222/2024.

El factor de potencia mide el aprovechamiento de la energía eléctrica entre 0 y 1, donde 1 representa un aprovechamiento ideal. Se calcula en base a una relación entre la energía activa (medida en vatios, es básicamente la iluminación, algunos electrodomésticos y aparatos periféricos) y la reactiva (el magnetismo generado por motores, como los de un lavarropas, bomba de agua, ascensores, etc.).

En ese marco, el ENRE dispuso que las distribuidoras midan el Factor de Potencia y comuniquen a los titulares de las cuentas o al consorcio de copropietarios en caso de locales o inmuebles las penalidades a que estarán sujetos si no mejoran la eficiencia de sus instalaciones a través de un equipo de corrección de Factor de Potencia. El nuevo piso será de 0,95, por encima del anterior de 0,85.

Edesur comunica lo siguiente: "El ENRE facultó a Edesur y Edenor para que a partir del 1º de octubre multen a aquellos clientes que no adapten sus instalaciones eléctricas al nuevo factor de potencia. Estos clientes deben contar con medidores que registren la

Edesur y Edenor podrán multar a aquellos clientes que no adapten sus instalaciones al nuevo factor de potencia.

energía reactiva. Esta medida tiene como objetivo incentivar el uso eficiente y racional de la energía eléctrica y evitar la sobrecarga en la red. El factor de potencia mide cómo se aprovecha la energía eléctrica. Si cae debajo de 0,95, el cliente será multado".

"Para evitarlo, se determinó que los edificios de usuarios residenciales de la categoría tarifarias

El organismo exige mejoras en la eficiencia del consumo

## Puja por nuevas multas del ENRE

Edenor y Edesur aplicarán sanciones ante incumplimientos del "factor de potencia". El reclamo de las entidades de consumidores.



El nuevo piso del "factor de potencia" sería de 0,95.

T1 (pequeñas demandas) y los usuarios de las categorías T2 (medianas demandas) y T3 (grandes demandas) deben instalar tableros con capacitores que mejoren el aprovechamiento de la energía, sobre todo ante picos de demanda", agrega.

Ahora bien, las distribuidoras aclaran que el ENRE determinó que los edificios bajo régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios no recibirán multas hasta que se instalen medidores que registren tanto la energía activa como la reactiva en la acometida general. Esto se haría paulatinamente a lo largo de los próximos meses y estará a cargo de las propias empresas.

A partir de allí, las distribuidoras podrán aplicar cargos sobre la alimentación general. Sin embargo, en donde sí haya medidores inteligentes, los recargos afectarán la facturación de cada vivienda o local del inmueble, incluida la cuenta del consorcio de copropietarios por los servicios comunes.

Si bien las normas actuales afectan a todo el universo de usuarios, en el ENRE prometen que el esquema no afectaría directamente a

usuarios residenciales monofásicos sino a consorcios, comercios, clubes y otros usuarios de más porte.

#### **Multas**

"El Programa busca atender las necesidades de un sistema que se encuentra al límite de su capacidad", dice el ENRE.

Si el factor de potencia, indicador que debería aparecer en la boleta, está por debajo de 0,95, "tenés que llamar a un electricista matriculado que realice las readecuaciones eléctricas que sean necesarias en tu domicilio, entre ellas la colocación de un tablero con capacitores", dice Edesur. De acuerdo a las entidades de consumidores, "el costo para un usuario

residencial está entre 250 mil y 465 mil pesos, que es el valor del aparato, más el costo del matriculado que lo instala".

Si no se realiza la corrección técnica, se aplican multas. El EN-RE estableció un cronograma progresivo para la aplicación de las sanciones: a partir del 1º de octubre de 2024 se cobrará el 30 por ciento del valor total del recargo; el 1º de mayo de 2025, el recargo aumentará al 60 por ciento y el 1º de diciembre de 2025 se comenzará a cobrar el 100 por ciento del recargo. El recargo, aplicable en todas las categorías tarifarias, no podrá superar el límite del 40 por ciento del subtotal de cargos netos del mes antes de la aplicación de contribuciones e impuestos.

Según el ENRE, "el Programa para la Mejora del Factor de Potencia busca atender las necesidades de un sistema que se encuentra al límite de su capacidad y que, ante circunstancias de alta demanda, se ve superado. La puesta en marcha de esta iniciativa permitirá la recuperación de capacidad en cables y transformadores y una disminución de los cortes de servicio".

#### Por Natalí Risso

El fin del invierno crudo y la inminente llegada del verano alegra a muchos y muchas argentinas, y preocupa a otros. Entre el segundo grupo se encuentra Daniel González, el ex CEO de YPF durante la gestión de Mauricio Macri y que se instaló desde julio como viceministro de Economía enfocado en Energía y Minería de la Nación, cargo en el que aún no fue formalizado. "Va a ser un verano complicado", aseguró durante su primera aparición pública en la celebración de los 110 años de Shell Argentina. El funcionario también destacó la potencialidad del cobre como " la próxima Vaca Muerta argentina".

"Lo estamos gestionando, desde que llegué tenemos un comité trabajando en medidas de mitigación para el verano, que van a ser medidas de mercado orientadas a remunerar al sector privado por hacer lo que tiene que hacer. Es un poco pronto para saber cuáles son las medidas, pero lo estamos gestionando", aseguró en diálogo con el periodista José del Río en la charla que abrió la segunda par-

Desde que asumió Milei, en diciembre, las tarifas de luz subieron entre 247 por ciento (Nivel 1) y 472 por ciento (Nivel 3).

te del evento que conmemoraba el aniversario de la petrolera Shell. Entre los principales desafíos que diagnosticó el equipo se encuentra la falta de inversión en infraestructura de transmisión y generación.

Allí lo presentaron como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, cargo que le fue asignado de palabra desde principios de julio. Ya abajo del escenario, González respondió caminando a paso ligero a un grupo de periodistas que le preguntaron por qué no había sido nombrado oficialmente: Respondió que todo está bien, que es cuestión de tiempo y burocracia. Ante la insistencia de algunos medios, sugirió que quizás él no tenía la "palanca" necesaria para que la designación se hiciera más rápido.

Lo cierto es que el director ejecutivo de IDEA habló en el escenario como funcionario del Ejecutivo. Celebró la disciplina fiscal del Gobierno, con foco en el recorte de los subsidios energéticos, que llegaron a ser del 3,5 por ciento del PIB y "llegarán a ser menos de un punto este año, para seguir bajándolo el año que viene".

ra vial, ferroviaria, energética-

electrica es un cuello de botella.

años", se arriesgó. La Argentina

comparte similitudes geológicas

con Chile y Perú, con quienes

comparte cordillera, que son el

primer y el segundo productor de

cobre del mundo y, según la Cá-

mara Argentina de Empresarios

Mineros (CAEM), hay seis pro-

yectos avanzados que podrían ini-

ciar antes de 2030 -con desem-

bolsos de capital por al menos 20

mil millones de dólares-.

El cobre, clave en la visión energética para el futuro del país

# Daniel González: "El verano será complicado"

El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, que aún no fue nombrado, aseguró que trabajan a contrarreloj para evitar que haya cortes de energía en el verano.

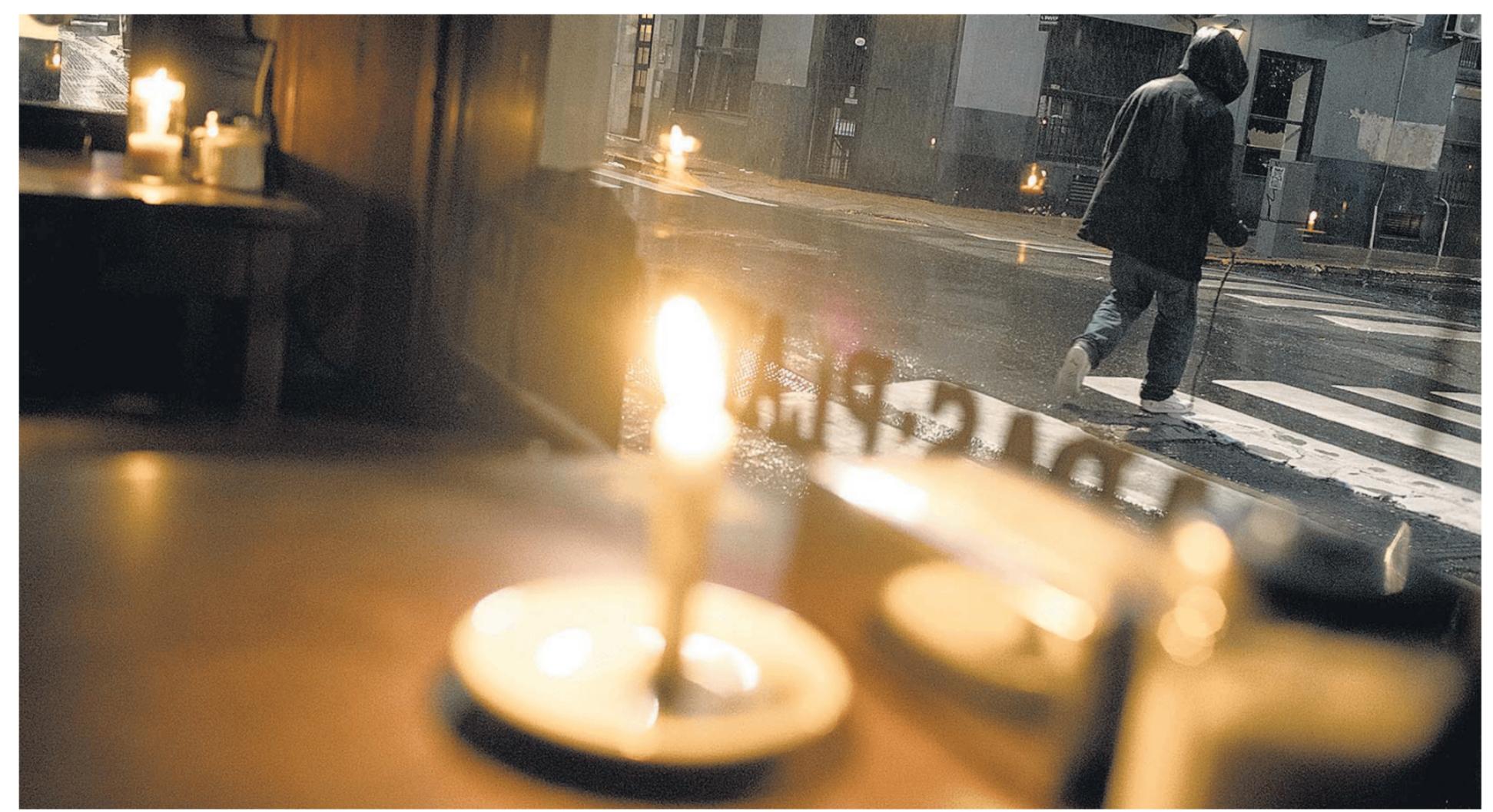

Desde el gobierno trabajan para mitigar cortes de luz en verano.

Joaquin Salguero

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, las tarifas de luz subieron entre 247 por ciento (para el Nivel 1) y 472 por ciento (para el Nivel 3), de acuerdo a la con-

sultora Economía y Energía. "Es un cambio cultural que va a tomar mucho tiempo, pero la gente lo apoya. Son décadas de no pagar por la energía", aseguró. Sin em-

bargo, y a pesar de los aumentos de tarifas, advirtió que podríamos pasar un "verano complicado".

González dio también una fuerte señal con respecto al cobre: "La oportunidad es aún más grande que en el litio (la caída de su precio de 80.000 a 14.000 dólares la tonelada de carbonato ralentizó las inversiones) y la infraestructu-

La petrolera Shell se instaló en Argentina ocho años antes de la creación de YPF. Entendiendo su desarrollo como un espejo de la historia energética del país, y a 110 años de aquel 10 de septiembre de

El cumpleaños de Shell

tria arriba y abajo del escenario. Además de González, hablaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario de Energía de la Nación, Eduardo

Rodríguez Chirillo, y el presidente

1914, decidió celebrar con los

principales referentes de la indus-

"Tenemos un comité trabajando en medidas de mitigación para el verano. Es pronto para saber cuáles son las medidas,, pero estamos gestionando"

de YPF, Horacio Marín. En tanto en el hall del salón El Cubo en Vicente López –entre un desayuno que incluía fosforitos, sandwiches de queso brie, cuadrados de coco con dulce de leche y pan de chocolate- conversaba Marcos Bulgheroni con Flavia Royón. Había también exfuncionarios del gabinete de Sergio Massa y estaba presente toda la industria: representantes de PAE, Naturgy Energy,

Techint, Mega, entre otros. La compañía se asentó en el país el 10 de septiembre de 1914, a solo 7 años del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907. "En más de un siglo de presencia en el país, Shell lideró el sector a través de toda su cadena de valor, desde la refinación, distribución y venta de derivados como combustibles, lubricantes o aceites para automotores, aviación y navíos, bitumen para asfalto, y químicos (Downstream) hasta el transporte (midstream) y la exploración y producción de petróleo y gas onshore y offshore convencional y más recientemente, el no convencional en Vaca Muerta (Upstream)", aseguró la empresa en un comunicado.

#### El Gobierno prevé 30 mil millones de dólares a 2026

## Record de inversión energética

El Gobierno espera inversiones por al menos 30.000 millones de dólares en el sector energético en los próximos dos años a partir de los incentivos que se le otorgaron y la implementación del RIGI. Chirillo habló ayer en un evento en el que se celebraron los 110 años de la compañía Shell.

"Sin Ley Bases hemos conseguido record de producción en petróleo y gas. Estas reglas van a hacer que se consoliden las inversiones que actualmente están en desarrollo que para 2025 serán 12.500 millones de dólares y para 2026 14.000 millones de dólares. Si le sumas el RIGI

en 2025 van a ser 2500 millones de dólares y en 2026 otros 2500 millones de dólares ", indicó el funcionario.

El secretario explicó que en-

contraron un "sistema colapsado" y que se tomó la decisión de reconfigurar la tarifa para dar cobertura al costo de servicio y los subsidios del Estado para ayudar



Vaca Muerta, corazón de las inversiones en el sector.

a la macroeconomía. "La gente había dejado de ver el precio real de la energía", afirmó.

El funcionario afirmó que "el RIGI es un complemento adicional para el sector energético y es fundamental porque otorga estabilidad, beneficios, seguridad jurídica y lo que busca son proyectos que, de otra manera, en la Argentina de hoy no se harían porque no se dan estas condiciones". En materia de hidrocarburos destacó el cambio "en el objeto de la ley" y dijo: "Ahora buscamos maximizar la renta, lo que significa que aprovechamos la ventana de oportunidades que se va cerrando en el tiempo".

#### Por Mara Pedrazzoli

El gobierno nacional anunció que los beneficiarios del Monotributo Social empezarán a pagar el 50 por ciento del costo de la obra social por sí mismos y por cada incorporación de beneficiarios (adherentes), a partir de octubre. Es decir, se elimina el "costo cero" para los titulares de este régimen, lo cual inevitablemente bajará la cantidad de inscriptos. Con el objetivo de achicar el gasto fiscal, una vez más se vulneran los derechos de los más pobres.

El Gobierno había querido eliminar esta modalidad de registración laboral en la última versión del paquete fiscal, pero finalmente el Congreso rechazó esa modificación. Luego, el Ministerio de Capital Humano lanzó un reempadronamiento que estará vigente tan solo durante septiembre para aquellos beneficiarios inscriptos también en los programas sociales: el Gobierno denunció "irregularidades" en este beneficio de la Anses. La misma táctica que utilizó cuando mediante dudosa "auditorías" se propuso depurar el exprograma Potenciar Trabajo.

Con la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Sandra Pettovello avanzó con nuevos cambios en el régimen y confirmó que los monotributistas sociales deberán absorber el costo del 50 por ciento de la cobertura de la obra social propia y del grupo de adherentes.

En el texto publicado, el Gobierno relativizó la funcionalidad

Servicios de salud a cargo del monotributista social

# Menos beneficios a los empobrecidos

Los inscriptos en dicho régimen deberán pagar la mitad del aporte a la obra social.



La medida afecta a 585 mil inscriptos en el régimen.

Jorge Larrosa

del Monotributo Social asegurando que "tampoco hay evidencia empírica que demuestre un nexo de causalidad entre contar con un monotributo social y la mejora en la sostenibilidad y durabilidad de

los emprendimientos financiados" en la economía popular.

Actualmente 585.000 personas se encuentran registradas bajo esta modalidad, a la cual pueden sumar adherentes de su grupo familiar para acceder al subsidio de la obra social. Se estima que en promedio cada titular incluye cuatro familiares a cargo, de modo que podría decirse que el Gobierno decidió dejar sin cobertura médica a unas 2,5 millones de personas, que inevitablemente tendrán que atenderse en los hospitales públicos.

El costo de la obra social para los monotributistas sociales es de 6.900 pesos al mes. Es decir que una titular con cuatro hijos, por ejemplo, deberá empezar a pagar 34.500 pesos para mantener su cobertura de salud. En los hechos se trata de una invitación del Gobierno a desarmar este beneficio que representó un claro avance para la economía popular.

Quienes reciben el monotributo social son trabajadores independientes de bajos ingresos, trabajadores o "emprendedores" de la economía social y beneficiarios o beneficiarias de los programas sociales (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –ex Potenciar Trabajo- y Microcrédito), para de este modo poder acceder a una obra social y una jubilación.

#### Por Leandro Renou

Dos aclaraciones iniciales. La primera, el Indec mide la inflación de manera limpia y clara. La segunda, que por diferentes razones que no tienen que ver con números alterados ni mucho menos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no refleja, hoy, el costo de vida de las familias argentinas. El tema de que la gente en la calle confiese que la plata no le alcanza, aún con un IPC desacelerando desde el 12,3 que dejó Sergio Massa, es una realidad que hace meses se plantea desde diferentes artículos en Páginal 12.

El debate tomó tanto calor en los últimos tiempos que, horas atrás, el titular del Indec, Marco Lavagna, recogió el guante y se metió de lleno en una discusión que, en el fondo, pone en cuestión la sustentabilidad y efectividad de la política de desinflación oficial. Algo que, además, es comidilla constante en la Casa Rosada, donde ven que en todas las encuestas de opinión –hasta las pedidas por

> En el Gobierno inquietan las encuestas que marcan que no hay plata: 8 de 10 dejaron de comer asado, según la consultora Moiguer.

el propio gobierno de Javier Mileimuestran que casi 7 de cada 10 personas no llegan a fin de mes.

En un mensaje en la red social X, a tan solo horas de que se conozca el IPC de agosto, Lavagna escribió que "vemos a diario como las creencias personales a menudo pueden tener más peso que los hechos objetivos. Esto puede llevar a la difusión de información errónea, lo que puede distorsionar la percepción pública y socavar la confianza en las instituciones". Y agregó que "nada nos aleja más de la realidad que los comentarios y la creencia de que las estadísticas no reflejan lo que está pasando". A renglón siguiente, usó el hashtag #Defendamoslasestadísticas. Fue un dardo al debate que pide mirar si a las familias les alcanza o no para vivir.

El titular del Indec, que está en el cargo desde que Massa era ministro, salió llamativamente a leer que las críticas al IPC son técnicas cuando, en realidad, tienen que ver con que la canasta que se toma para medir inflación es del 2004 y no pesa igual el costo que para las familias tienen los precios regulados que los alimentos. Con el paso del tiempo, el corazón del gasto hogareño, por el surgimiento de internet y sus derivados, pasaron a

Facturas de servicios esenciales, sin impuestos ni tasas municipales

## Caputo les quita recursos a los intendentes

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, en adelante, los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios. Fuentes oficiales explicaron que "a partir de 30 días desde mañana, no pueden haber cargos de tasas en las facturas de servicios".

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana (hoy, miércoles 11) en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del

servicio", aseguró en un mensaje en su cuenta de X.

Desde agosto, comenzaron los reclamos de diversas cámaras empresariales por los aumentos de

las tasas municipales que vienen incluidas en las boletas de los servicios públicos. El vicepresidente de Cadam, la cámara que reúne a



Caputo prohibió "incluir cargos ajenos al servicio".

mando Farina, advirtió que en el último tiempo Lanús subió la tasa de seguridad e higiene del 2,36 al 6 por ciento, al igual que Quillos comercios mayoristas, Armes, mientras que otras localidades lo están evaluando.

> "Malvinas Argentinas cobra un 1,2 por ciento, cuando era el 0,6 y encima lo hizo retroactivo a enero pasado", explicó Farina. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, presentó en la última semana un planteo similar.

> Esto es consecuencia, justamente, del ajuste del gobierno nacional sobre las transferencias a provincias y municipios que está afectando el funcionamiento de estas administraciones, que buscan resolverlo vía aumentos de las contribuciones locales. La decisión del ministerio de Economía de impedir su incorporación en las boletas de servicios, podría llevar a una situación de insalvable crisis a más de un municipio.

Las internas del Gobierno por el impacto de la recesión sobre la inflación

## Lavagna y el debate por el costo de vida

A horas de que salga el IPC, aseguró que "nada nos aleja más de la realidad que los comentarios y la creencia de que las estadísticas no reflejan lo que está pasando".



La inflación, un tema sensible para Milei. Lavagna quiere un IPC nuevo.

Archivo

ser los servicios y no los alimentos. Hoy, el IPC pondera en más de 20 puntos a Alimentos y sólo 8,5 a los servicios, lo que redunda en una desaceleración general gracias a que los alimentos están cuasi congelados tras la devaluación de diciembre y la recesión.

En su texto en X, Lavagna siguió diciendo que "las estadísticas son una herramienta poderosa que nos mantiene anclados en la realidad. Nos permiten ver más allá de nuestras percepciones individuales y comprender el mundo de manera más completa y precisa. Sin ellas, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad". Y precisó que "lejos de ser simples números, las estadísticas nos proporcionan una visión clara y objetiva de los fenómenos que nos rodean, permitiéndonos tomar decisiones informadas y basadas en evidencia".

#### Una curiosa salida pública

La aparición pública del titular del Indec es llamativa por dos cuestiones: es la segunda en me-

nos de una semana, y es contraria a la idea que expresó en su primera salida. La referencia es para la entrevista radial que brindó hace unos días adelantando que se cambiará la forma de medir el IPC, una idea que no es nueva y está desde la era Massa, pero eligió retomarla justo en medio del baja cae el consumo de casi todo,

debate del costo de vida. En esa charla, Lavagna admitió que la medición está vieja y no representa los consumos actuales.

En paralelo, dijo algo más relevante que molestó mucho al gobierno de Milei: ante la pregunta de por qué con una inflación más

ne por qué hacerlo, no es el ministro de Economía-cuánto de la desinflación actual es plan económico y cuánto recesión. Esa posición fastidió a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, porque casi que admite que el plan antisuba de precios es una economía demolida. Todo cuando además se discute si un 4 por ciento de inflación mensual permanente es negocio a cambio de una depresión económica pocas veces vista. En esta disputa de salir a cubrir

sólo atinó a aseverar que no pue-

de explicar con precisión -no tie-

la estadística ante los retos oficiales, Lavagna tiene un dilema: si cambia la canasta de medición, la inflación de Milei será dos o tres puntos mayor a la actual. Además, la que dejó el gobierno anterior será menor, a pesar de los valores récord que dejó Massa. Un dato extra, hacer ese cambio también tensionará más el nexo con los gremios, porque el salario se mide en base al IPC.

#### El "no hay plata" se ve en números

La consultora de opinión Reyes-Filadoro, publicó días atrás una encuesta en la que muestra que la inflación sigue siendo el

problema mayor de los argentinos, junto con el desempleo y la <u>09</u> gestión de Gobierno. Pero lo más <u>24</u> nos, junto con el desempleo y la interesante es que en un escenario de inflación 4 veces menor a la que dejó Massa, la población dejó de consumir casi todo, cuando la cuenta debería ser inversa. Ejemplos: en el coburnano, distrito más poblado y donde hay 4 de 10 votos, el 56 por ciento dejó de ir a comer afuera, el 54 dejó de comprar ropa, el 47 por ciento no compra más carne ni yogures, y hasta el 18 por ciento dejó la prepaga. Este último servicio subió 200 por ciento desde diciembre, contra un IPC de 152.

Lo mismo pasó con tarifas, que aumentaron 500 por ciento, o naftas, un 600 por ciento. La de Reyes-Filadoro no es la única medición que muestra este síntoma: la consultora Moiguer publicó en las últimas horas que 9 de 10 personas redujeron la toma de taxis, Uber o remis; el 86 no compra más chocolates, y 8 de 10 dejaron de comer asado.

En este escenario, Lavagna ha-

El titular de Indec admitió que no puede explicar cuánto de la desinflación es producto de la recesión y cuánto de la política.

bló en público sólo un día antes de que se conozca el IPC de agosto, que sería menor a 4 por ciento y volverá a instalar la pregunta de cómo es posible que el IPC desacelere y la economía no reaccione al estímulo. Causalidades y efectos deseados.

#### MUNICIPALIDAD DE ENSENADA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/2024

#### **EXPEDIENTE 4033-113666 /24 DECRETO 827/24**

Plazo de Ejecución: 90 días corridos desde su iniciación.

Presupuesto Oficial: \$211.365.000,00 (Pesos doscientos once millones trescientos sesenta y cinco mil).-

Garantía de Oferta: \$10.568.250,0000 (Pesos diez millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta.-

Mantenimiento de Oferta: 45 días, a contar de la fecha de apertura de las propuestas.

Apertura de las Propuestas: 10 de octubre de 2024 a las 11:00, Palacio Municipal. Autoridad de Aplicación, Consulta y Trámite: secretaria de Obras Públicas. -Pliegos de Bases y Condiciones: Se podrán adquirir desde el 17 de septiembre de 2024 hasta el 25 de septiembre de 2024 inclusive, el valor del pliego es de

\$211.365,00(pesos doscientos once mil trescientos sesenta y cinco), en la Secretaría de Hacienda, Oficina de compras en el horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles.-

Ofertas: Deberán presentarse hasta las 10:30 horas del día 9 de octubre de 2024, en la Oficina de Compras y Suministros, calle Pte. Perón y San Martín, Edificio de La Secretaría de Hacienda, primer piso.



#### ADRIANA FRANCONETTI DE CALVO JORGE DONATO CALVO

Secuestrados el 11-9-77 Vistos en la ESMA



Presentes siempre en nuestro recuerdo, compartiendo la búsqueda de justicia, construyendo memoria.

Por ellos y los 30.000: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Teresa, Mele, Vito y Gloria.

Por M. P.

La ropa en Argentina es cara y esa tendencia se gestó a lo largo de las últimas dos décadas, con gobiernos de distinto signo político. Un trabajo reciente de Fundar analiza esa dinámica y asegura que "en términos relativos, una prenda de vestir promedio compra más bienes y servicios en Argentina que en casi cualquier otra parte del mundo". Esto se da en un contexto donde los productos extranjeros se abaratan, fruto de una política desregulada y dominada por Asia y, al mismo tiempo, se encarecen los precios locales debido a la volatilidad macroeconómica, los altos costos financieros y la elevada presión tributaria, entre otras razones.

Parafraseando al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, en su contestación al presidente Milei luego de la visita a la entidad (dijo: los industriales "somos víctimas, no victimarios"), el trabajo de Fundar abogaría a la idea de que son víctimas, pero también victimarios. A la hora de explicar los elevados precios locales surgen dos grandes razones, según los especialistas: por un lado "las miradas críticas de la industria nacional, que sostienen que se deben al elevado proteccionismo, y quienes los atribuyen a cuestiones que nada tienen que ver con el sector, como la macroeconomía local".

¿Pero cuánto más altos son los precios? "En el país la ropa es cara tanto en términos absolutos -es decir, en dólares- como en términos relativos -en relación con el resto de los bienes y servicios de la economía—. En términos absolutos una canasta de prendas es 35 por ciento más cara al dólar oficial respecto del promedio de la misma canasta en otros países de la región -y 16 por ciento al dólar MEP-. Al mismo tiempo, en el país los precios de la indumentaria y el calzado en comparación con el resto de los bienes y servicios de la economía son de los más altos del mundo", sostienen Daniel Schteingart, Gustavo Ludmer, Nadia Schuffer, Nicolás Sidicaro e Ignacio Ibarra, autores de este documento.

El trabajo de investigación reunió casi 390.000 precios on line de 33 prendas de vestir relevados a nivel local e internacional. Se cotejaron precios con Brasil, Chile, México, Uruguay y Colombia. También se compararon con distintas canastas de consumo en Estados Unidos -alimentos, salud, educación, restaurantes, etc.— y observaron que por lo general los precios en dólares de Argentina son considerablemente menores en las distintas canastas, excepto en la ropa.

"A partir de 2011, Argentina

Argentina tiene los valores más elevados de la región

# Las razones de la ropa tan cara

Un trabajo de investigación de Fundar reunió 390 mil precios de 33 prendas de vestir a nivel local e internacional. Los resultados.



Las ventas de indumentaria sufren una dura caída.

Dafne Gentinetta

empezó a tener precios relativos de la ropa más altos que en Estados Unidos, Europa y América latina, y desde entonces (salvo en 2016-2019 y 2023-2024) esta tendencia se consolidó", puede leerse en el documento.

Argentina es relativamente menos cara y más competitiva en la ropa informal, la deportiva y la interior (prendas de tejidos de vos –como en 2002-2015 y 2020–

das de marca y alta gama, y no tan caros en la ropa indiferenciada y de gama baja".

#### Las causas

Los precios de la industria textil son muy sensibles a las políticas de Estado que provocaron "aumentos en los precios relati-

Una canasta de prendas es 35 por ciento más cara al dólar oficial respecto del promedio de otros países de la región.

punto) y en ropa de niños/as y bebés, pero es más cara en productos de tejidos planos (como el denim y la gabardina, que suelen usarse en jeans, pantalones, sastrería y camisería) y en ropa de adultos. A su vez, el país –junto con Uruguay– tiene la más alta dispersión de precios en la región: "Los precios de la ropa son particularmente más altos en las pren-

2023–, donde por lo general hubo mayores barreras a la importación, tipo de cambio real alto -o bajo pero con alta brecha cambiaria-, incertidumbre macroeconómica elevada, intenso atraso de precios de bienes y servicios regulados, creciente presión tributaria y consumo interno y salarios ascendentes", afirman los autores. Por el contrario, "en tiempos de apertura comercial –como durante los períodos 1993-2001 o 2016-2019–, los precios minoristas de la ropa cayeron más rápido que los mayoristas", afirman.

Pero su explicación no se resume en la existencia de barreras arancelarias y paraarancelarias en la industria, de modo que bajar los precios implicaría solo abrir la economía local a las importaciones de prendas e insumos. "El deterioro de las condiciones macroeconómicas contribuyó a encarecer el precio relativo de todos los bienes (incluyendo la indumentaria) y también afectó el costo del financiamiento, que a su vez limitó la inversión y el aumento de la productividad", aseguran.

Entonces si la protección comercial fue palparia en la rama textil, otras razones también contribuyeron a la incidencia diferencial de las condiciones macroeconómicas sobre los precios. Por ejemplo, que la tendencia en el resto del mundo haya sido la contraria en materia arancelaria para el sector.

En diálogo con Páginal12,

Schteingart sostuvo que "los aranceles a la ropa en Argentina (y Brasil) son de los más altos del mundo, 35 por ciento, porque se fijan en el marco del Mercosur", mientras que en los 33 países analizados en el documento la mediana del arancel es 8,5 por ciento. A su vez, los impuestos a las importaciones aplicados en Argentina por razones fiscales y de escasez de divisas como el PA-ÍS encarecieron también el costo de los insumos.

Otro fenómeno más generalizado que da cuenta del encarecimiento de los precios relativos en el rubro textil es el alza de precios de los bienes y abaratamiento de los servicios en Argentina. Desde Fundar advierten que la producción de bienes demanda "insumos tangibles" más intensivamente que los servicios, de modo que allí inciden más los costos de reposición, y esto se agrega que el precio de los insumos crece en línea con una paridad cambiante. "El tipo de cambio real y la brecha cambiaria -creciente durante buena parte de los últimos 13 años- elevaron más el costo de los bienes que de los servicios", concluyen.

En tercer lugar, mencionan "la regulación precios como ancla antiinflacionaria que incidió en la dinámica de precios relativos, de modo que los no regulados -como la ropa- tendieron a subir por encima del promedio".

"La creciente presión tributaria encareció más los bienes y en particular aquellos de cadenas (productivas) más largas y de alta integración nacional, como la indumentaria", sostiene el texto. Este factor y los siguientes a mencionar aquí son tildados como "secundarios" a la hora de explicar los precios del sector.

En quinto lugar, "la dinámica del consumo interno y el poder adquisitivo incidieron en ciertos momentos (en el precio de la ropa), tanto a partir de cambios en la demanda como en los costos laborales", en líneas generales el precio de la ropa tiende a subir en etapas de crecimiento económico y expansión del poder adquisitivo. Esto explica que en el actual contexto recesivo crezca menos que la inflación general, 185,2 versus 263,4 por ciento interanual en julio según Indec.

Por último, "el acceso restringido al crédito ofició en la práctica como un encarecedor del costo del financiamiento, incrementó los costos locales y limitó los aumentos de la productividad", señalaron los especialistas. Este factor es reiterado una y otra vez a lo largo de la historia como contraproducente para distintos sectores de la actividad, "en Argentina la productividad sectorial –que permite reducción de los costos unitarios- es altamente procíclica", y los ciclos económicos son muy volátiles.

MI 11 09 24 P112

El gobierno de Javier Milei despidió al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, investigado por un presunto pedido de coimas. La decisión sobre Decoud, designado interventor en febrero de este año, fue confirmada ayer por el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

En los últimos días, YCRT, la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. Según la denuncia, presentada por el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, la empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los 2,1 millones de dólares. La operación, de acuerdo a lo denunciado, se canceló luego de que dos intermediarios vinculados a la negociación pidieran coimas.

Los intermediarios serían los brokers Andrés Gross, amigo personal de Decoud, y Alejandro Salemme, de acuerdo a una serie de audios que se viralizaron. El gobierno de Vidal pidió a la Justicia que "inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidaDespidieron al presidente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio

## Pedido de coimas y un escándalo en las minas

Un presunto pedido de coimas habría frustrado una venta de carbón a Israel. Milei ordenó el desplazamiento de Decoud, funcionario de larga trayectoria en el macrismo.

des, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas".

"Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre", se lo escucha decir a Gross en uno de los audios, dirigido a Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.

Tras ese mensaje, de acuerdo con esos audios, Yarke Ariet plantea: "Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme si no estoy en el negocio esto no se cierra. Pensémoslo, esto no me parece amiga-



Thierry Decoud, interventor de YCRT.

ble. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante".

Thierry Decoud había ocupado, desde fines de 2015, el cargo de ministro de Infraestructura del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Un año después pasó a desempeñarse como presidente y CEO de Centrales de la Costa Atlántica. En julio de 2017, convocado por el rabino Sergio Bergman, quedó al frente de la Secretaría de Control Medioambiental, donde se desempeñó hasta el final del mandato de Mauricio Macri. En febrero de este año fue designado interventor de YCRT.

## (ARAS Y (AREVISIA DE LA PATRIA )

# **ESCRIBEN**

#### **FELIPE PIGNA**

Gardel y el gol olímpico

#### VÍCTOR SANTA MARÍA

Por un futuro mejor

#### **ARIEL SCHER**

El más increíble de los goles

#### **FERNANDO AMATO**

El gol olímpico en

#### Caras y Caretas

El gol olímpico, según la ciencia

MARTÍN DE AMBROSIO

#### ROBERTO PARROTTINO

Soy de la esquina

#### **ROMINA SACHER**

Una destreza que no hace distinción de género

#### **GUSTAVO SARMIENTO**

Lo separamos con alambre

#### **OSCAR MUÑOZ**

El wing que la clavó en el ángulo de la historia

El territorio fundacional de la alegría

#### PABLO LISOTTO

Muchos títulos para una selección ganadora

#### MARTÍN GENERALI

El Loco, el Mago y el Rockstar

#### ALEJANDRO FABBRI

Tiempos de gloria

#### RICARDO RAGENDORFER

Picana olímpica

#### ENTREVISTAS

#### **VÍCTOR HUGO MORALES**

Por Adrián Melo

#### RODOLFO PAVERINI

Por Noelia Tegli

#### JUAN JOSÉ PANNO

Por Demián Verduga

#### GABRIEL MOSCOVICI

Por Luciana Rosende

#### **GUSTAVO ONZARI**

Por Manu Pol



ESTE DOMINGO EN SU KIOSCO





EL PRIMER GOL OLÍMPICO

DEL MUNDO





## Juicio por los bebés

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó ayer la elevación a juicio del caso que investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo, luego de rechazar las apelaciones de los exfuncionarios provinciales. La enfermera Brenda Agüero, el exministro de Salud Diego Cardozo y otros exfuncionarios del Ministerio de Salud serán juzga-



dos por cinco homicidios y ocho intentos, tras el planteo presentado por el fiscal Raúl Garzón, que no fue apelado por la primera acusada, pero sí por los funcionarios. Ahora se deberá esperar el resultado del sorteo para determinar en qué Cámara de Crimen serán juzgados los imputados en la causa iniciada en agosto de 2022, en la cual se había encontrado que los bebés estaban sanos hasta que les inyectaron solución salina de potasio.

#### MARLEY

## Cambio de jurisdicción

La jueza Vanesa Alejandra Peluffo, quien estaba a cargo de la causa por presunta corrupción de menores contra el conductor televisivo Alejandro Wiebe, Marley, se declaró incompetente. Pese a la oposición del denunciante y del acusado, la titular del Tribunal Nacional 23 sostuvo que las "prácticas sexuales denunciadas como

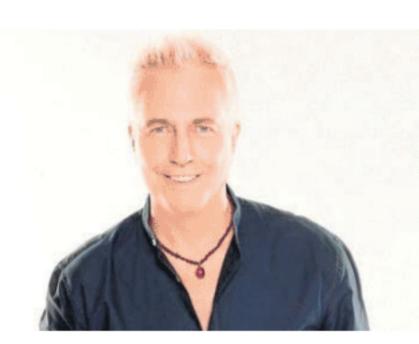

perversas" que, según el relato de la parte acusadora, habrían sido suficientes para provocar-le una alteración en su normal desarrollo psicosexual, "tuvieron lugar en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, y más precisamente, en la casa que Alejandro Wiebe habitaba a la fecha de su comisión". Por lo tando, debe actuar un juez con jurisdicción en Don Torcuato, partido de Tigre.

La mató once años después de haber abusado de ella

# Con un cuñado violador y femicida

Tras 10 años de prisión por estupro, fue a buscar a su víctima y la mató.



Los vecinos identificaron al femicida.

Jorge Larrosa

policías. que inmediatamente comunicaron la novedad a la Jefatura y al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones se hicieran cargo del asunto, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del crimen.

Horas después, tras el registro de las cámaras, se logró detener al sospechoso, de 34 años, identificado por las iniciales M.A.S..

Durante estos años de calvario, el acusado y la víctima compartían cierta familiaridad ya que el hombre era novio de su hermana, motivo por el cual eran cuñados.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la primera audiencia de la causa donde el fiscal Matías Broggi imputará al detenido por el delito de "homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)".

La jueza Marcela Garmendia rechazó la excarcelación de Felicitas Alvite

## Niegan la prisión domiciliaria a "Toretto"

La prisión domiciliaria solicitada por Felicitas Alvite, más conocida como la "Toretto", fue rechazada por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia. La acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand seguirá detenida en la alcaidía de Melchor Romero.

Una joven de 22 años fue

asesinada el fin de semana

pasado en Santa Fe y un sospecho-

so fue detenido. Con el paso de las

horas se descubrió el horror que vi-

vió la víctima 11 años atrás, cuan-

do el acusado la violó y por este

El estremecedor hecho ocurrió

el último sábado cuando los veci-

nos del barrio Punta Norte oye-

ron gritos dentro de la vivienda

en la que vivía Vanesa Troncoso

y al observar la casa vieron a un

hombre que salía y se escapaba

Del domicilio de la víctima salía

humo, motivo por el cual los veci-

nos ingresaron para rescatarla, pe-

ro cuando llegaron a uno de los

cuartos encontraron a Troncoso

moribunda. Lo que demostraba

que el hombre la había matado y

luego intentó prender fuego la ca-

sa. Los paramédicos le practicaron

maniobras de RCP pero no pudie-

Según medios locales, varios

vecinos que conocían a Vanesa

conocían también su historia per-

sonal y el hecho de que el hom-

bre que era pareja de su hermana

la había violado, había sido con-

denado, había cumplido 10 años

de cárcel y hacía un año que ha-

bía salido en libertad. La viola-

ción no interrumpió el vínculo

afectivo con la hermana mayor

Por ese motivo, reconocieron al

asesino y lo identificaron ante los

de Vanesa, María.

motivo estuvo preso.

en moto.

ron salvarla.

La negativa a la solicitud fue confirmada por el abogado Flavio Gliemmo a la Agencia Noticias Argentinas y, de acuerdo a lo manifestado, apelarán la decisión en las próximas horas.

En la resolución, la jueza señala que se basó en los peligros procesales "básicamente emergentes de la gravedad del delito imputado y la consecuente pena en expectativa".

En la prisión preventiva, dictaminada contra la acusada a fines de junio, se informó que existía la posibilidad de que la magistrada le otorgara el beneficio de la domiciliaria.

Frente a este escenario, esperanzador para el equipo de abogados de Alvite, realizaron diversas presentaciones donde solicitaron

que se le conceda dicho beneficio ya que no tiene antecedentes y sufre "ataques de pánico, episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación".

Se espera que Gliemmo apele esta resolución con la idea de insistir en la necesidad de que la acusada, por el delito de homicidio simple por dolo eventual, salga de prisión y continúe el proceso desde su casa.

En estas semanas de espera la Toretto se sometió a diversos peritajes psicológicos y psiquiátricos sobre los cuales los profesionales realizaron un informe, el cual fue enviado al fiscal y a la jueza.

Los análisis sostienen: "No se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos y/o afectivos mayores".

Ásimismo, agrega: "Las funciones básicas y superiores no presentan ningún signo que justifiquen la pérdida de capacidad de elección e implementación de conductas de acuerdo a sus propias elecciones".

El documento, además, señaló que tampoco se puede realizar "un diagnóstico de trastorno de pánico, de la misma manera con el estrés postraumático".

Con base en el informe de los peritos, el fallo de la jueza de Garantías remarca que "está en condiciones de afirmar que la imputada presenta su juicio crítico conservado con total conciencia de situación".

El defensor de la acusada admitió que fue una "sorpresa" el rechazo de la Justicia, aunque se mostró "convencido" de que la Cámara lo puede revocar.



"Toretto" lleva más de 60 días presa.

En una zona rural próxima a la Ruta Nacional 12, cerca de 9 de Julio, hay una tumba abandonada donde se encontró tierra removida. Los padres de Loan Danilo Peña, el chico desaparecido hace casi tres meses en Corrientes, pidieron al Juzgado Federal de la provincia que se lleve a cabo una excavación, "con el fin y objeto del posible hallazgo de restos humanos o materia orgáni-

ca compatible". El nuevo abogado que representa a María Noguera y José Peña presentó un escrito a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el que indica, con fotos y videos, el lugar que sería un cementerio familiar y solicita que se realice el procedimiento. Además, en la petición requiere que se preserve la escena con el objetivo de descartar cualquier hallazgo relacionado con el niño de 5 años.

"En el día de ayer por información de vecinos del lugar, hemos tomado conocimiento de la existencia de una especie de sepultura

"Solicitamos y sugerimos que haga lugar a la medida con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de esperanza."

con tierra aparentemente removida al borde de la ruta nacional 12", sostiene el documento.

A su vez, la petición señala: "No existiendo pista seria y segura acerca de la manera en que dispusieron de nuestro hijo, solicitamos y sugerimos que haga lugar a la medida con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de

La búsqueda del pequeño Loan Peña puede dar un vuelco completo

## Los papás piden revisar una tumba abandonada

Su nuevo abogado solicitó la excavación en un cementerio familiar cercano a 9 de Julio por el "posible hallazgo de restos humanos o materia orgánica compatible".



Marchas en todo el país reclamaron la aparición del nene.

esperanza de que no se encuentre nada ni nadie allí".

Los padres de Loan reclamaron a la magistrada que realice las averiguaciones necesarias, teniendo en cuenta "seriamente que a Loan lo hayan querido retener, ocultar o directamente disponer de su integridad".

Hasta ahora no se sabe si el juz-

gado federal de Goya que lleva adelante la causa hará lugar al pedido hecho. Lo que sí se sabe es que Pozzer Penzo avanzará con más indagatorias solicitadas por la querella y podría llamar a declarar a Macarena, a quien hace pocas semanas no le recibió la testimonial.

En las primeras semanas de investigación, cuando pasó de la Justicia provincial a la Federal, a fines de junio pasado, las autoridades federales habían revisado un sepulcro en el cementerio de la localidad de 9 de Julio de donde desapareció Loan Peña el 13 de junio pasado, pero la pesquisa tuvo resultados negativos. Se rompió una losa de una tumba pero no se encontró nada relevante a la investigación.

Por otra parte, ayer se conoció también el asesinato de un preso en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, en Salta, donde cinco de los imputa-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal, hace saber que Javier Alejandro TORRES FARIA, DNI Nº 95.401.477 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Economista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires 11 de mayo de 2022 .-

tes, fuera de peligro. La víctima estaba presa en una causa por transporte de estupefa-

local Joaquín Castellanos, donde

se recupera de las heridas cortan-

cientes e iba a recuperar su libertad en 2025. Ahora su atacante será imputado por el delito de homicidio, mientras continúa cumpliendo su pena de siete años de cárcel por narcotráfico. Se supo además que tiene antecedentes en Buenos Aires por homicidio, portación de armas y robo calificado.

Las autoridades detallaron que no es la primera vez que en dicho penal ocurre un crimen y hay dudas sobre cómo pasan sus días los imputados por la desaparición del niño y si la protección que se les brinda es suficiente.

Acusados del delito de "sustracción y ocultamiento de un menor", delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de cárcel, en dicho complejo se encuentran alojados Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan; Carlos Guido Pérez, el excapitán de navío de la Armada, y el comisario Walter Maciel.

Mientras que en el penal de mujeres, ubicado en el mismo predio, están presas María Victoria Caillava, esposa de Pérez y exfuncionaria de 9 de Julio, y María del Carmen Millapi, pareja de Daniel "Fierrito" Ramírez.

#### bandas narcos. Su agresor, de 21 años, también resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital

**MUNICIPALIDAD DE TIGRE** 

dos por el caso Loan están aloja-

dos. Esta situación generó una

se llamaba Brian Flores y las auto-

ridades afirmaron que todo habría

comenzado por una disputa entre

El joven asesinado a puñaladas

fuerte tensión en la causa.



OBJETO: "ADQUISICIÓN DE 14.000 (CATORCE MIL) CAJAS NAVIDEÑAS. DESTINO: BENEFICIARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES, ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN".

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0023605/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$238.000.000,00 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$238.000,00 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE – AV CAZÓN 1514, TIGRE – DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, O VIAL MAIL A: LICITACIONES@TIGRE.GOB.AR HASTA EL 30/09/2024 INCLUSIVE.

Tres años y solo en la plaza cordobesa

### Con pijama y almohada

Un nene de tres años fue encontrado mientras deambulaba solo en pijama y con una almohada en una plaza de Córdoba y una mujer policía lo trasladó hasta la comisaría local, donde los padres lo fueron a buscar tiempo después.

El escenario tuvo lugar el lunes por la tarde cuando una mujer se acercó hasta una garita de seguridad con el niño y advirtió que lo había encontrado mientras caminaba solo por la plaza del barrio José Ignacio Díaz.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa el momento en el que la mujer cruza una avenida junto al niño y allí le explica a la agente que había visto al menor solo y en pijama, por lo que decidió llevarlo hasta las autoridades.

Además, en los videos se ve cuando la mujer policía empieza a preguntarle cosas al niño para obtener información sobre qué hacía solo y si sabía dónde vivía.

De esta manera, el nene fue trasladado a la Comisaría del destacamento N°27 donde sus padres fueron alertados y tiempo después lo retiraron sano y salvo.

#### Por Santiago Brunetto

La Ciudad de Buenos Aires también tendrá vacuna contra el dengue. Al igual que la provincia y otras jurisdicciones del país, el gobierno porteño anunció ayer que llevará adelante un plan de vacunación de cara al verano. Serán en principio 60 mil dosis que se distribuirán en vacunatorios de diversos puntos de la ciudad con criterios de priorización por franja etaria entre los 15 y los 39 años. Mientras se espera el inicio de la campaña nacional en los puntos críticos del país, en la ciudad los turnos comenzarán a asignarse desde la semana que viene.

El anuncio oficial estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del ministro de Salud, Fernán Quirós, en una conferencia de prensa realizada por la mañana de ayer a las puertas del Hospital Muñiz del barrio de Parque Patricios. Macri confirmó allí que "hemos encarado la compra de 60 mil vacunas que nos van a permitir vacunar a los grupos prioritarios", para luego agregar: "Que haya vacunas este año, que no tuvimos el año pasado, no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote pero ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir".

En el mismo sentido se manifestó a su turno el titular de la cartera sanitaria al asegurar que, más allá de la vacunación, la prevención del dengue "tiene como principal pilar disminuir la masa de mosquitos". "Hay muchos estudios que demuestran que la cantidad de criaderos activos que hay en una ciudad determinan la gravedad del brote", sostuvo el ministro y recordó entonces que "el mosquito que transmite el dengue es un mosquito mascota que deja sus huevos allí, por eso es tan importante que no haya agua estancada o el descacharreo, también denunciar los criaderos".

En cuanto a los criterios de vacunación que encarará el ministerio, Quirós indicó que se seguirán las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain): "Ha recomendado vacunar de una manera focalizada y segmentada, especialmente para los grupos de edad que más transmiten la enfermedad, empezando de 15 a 19 años para ir progresando a la medida que sea necesario", informó. En efecto, la prioridad la tendrá ese rango etario para luego avanzar hacia la franja de entre 20 y 29 años y finalizar con los adultos de entre 30 y 39 años.

Desde el gobierno porteño precisaron que las inscripciones para obtener turno comenzarán la semana que viene. Será a partir del miércoles 18 de septiembre a través de un formulario de la página web de la cartera sanitaria. Allí se indicarán los criterios de asignación y las personas serán citadas a Anuncian un plan de vacunación contra el dengue en CABA

# Por un verano con más protección

La campaña porteña se centrará en las personas de entre 15 y 39 años. Habrá en principio 60 mil dosis a distribuir en la Ciudad.



A vacunarse antes de que llegue el calor más fuerte.

alguno de los doce centros de vacunación que se distribuirán en distintos barrios de la ciudad, en hospitales, centros de salud y acción comunitaria y postas extrahospitalarias. Actualmente ya funcionan 18 unidades febriles para atención del dengue en la ciudad.

Además de la campaña de descacharreo, en paralelo a la vacunación el GCBA llevará adelante nes que también llevarán adelante un plan de inmunización en la previa del verano, cuando se espera un nuevo brote de dengue que podría ser exponencial. El de la temporada pasada fue el más importante de la historia argentina y las campañas de vacunación buscan llegar a diciembre, enero y febrero con al menos un porcentaje de la población inmunizado. En todos los casos se utiliza la vacuna

Más allá de la vacunación, la prevención del dengue "tiene como principal pilar disminuir la masa de mosquitos". Fernán Quirós

un estudio de seroprevalencia que buscará precisar la cantidad de habitantes de la ciudad que ya cursaron la enfermedad. Según detallaron desde el ministerio, el estudio lo llevarán adelante "equipos de enfermeros y encuestadores que visitan viviendas y hacen un test rápido a residentes para determinar la presencia de anticuerpos".

Con su anuncio de la campaña de vacunación, el gobierno porteño se suma así a otras jurisdiccio-

Qdenga, del laboratorio japonés Takeda, que tienen un esquema de dos dosis que se colocan con una separación de al menos tres meses entre cada aplicación.

La semana pasada, la provincia de Buenos Aires anunció la compra de 500 mil vacunas que comenzarán a aplicarse con criterio focalizado en personas de entre 15 y 59 años. Córdoba adquirió, por su parte, 150 mil vacunas, mientras que Santa Fe comenzará la campaña con 160 mil dosis. En el norte del país, zona crítica del virus, provincias como Salta y Misiones ya vienen llevando adelante campañas de vacunación desde la temporada pasada.

En esa zona estará focalizada la distribución de dosis del plan de vacunación que el Gobierno nacional confirmó en los últimos meses luego de que la Conain recomendará oficialmente avanzar con la campaña. Según informaron desde el Ministerio de Salud, durante este mes "se dará inicio al plan de vacunación en los 48 departamentos con mayor incidencia de casos que corresponden a las regiones del NOA, NEA y Centro".

Los departamentos en cuestión están distribuidos en once provincias: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. En esos casos, el ministerio también establecerá criterios de priorización por edad de entre 15 a 39 años, comenzando con la franja de entre 15 y 19 años.

La vacuna Qdenga también está disponible para la venta con precios que superan los 90 mil pesos más el costo de aplicación.

A casi una semana de la avalancha fatal en el Cerro López, las autoridades de Bariloche explicaron cuál fue el desencadenante del accidente, que provocó la muerte de la turista escocesa de 27 años, Andrea Marshall, y las heridas de gravedad de Cristian Euraskin y Augusto Gruttadauria, un barilochense de 52 años y un cordobés de 29 años, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, el Club Andino Bariloche consignó que el desprendimiento de nieve se produjo como resultado del descenso en simultáneo de los tres esquiadores por encima de la zona del Refugio Roca Negra. Además, en su informe técnico, el organismo detalló que los montañistas —conocidos entre sí— habían hecho caso omiso a la advertencia previa de un guía de montaña sobre las condiciones riesgosas para realizar "esquí de travesía" en esa pendiente.

Antes de que Marshall, Erauskin y Gruttadauria se dirigieran al filo del cerro, un trabajador de la Asociación de Guías de Montaña les recomendó enfáticamente no recorrer la zona por encima del refugio, ya que, según el informe de ese día emitido por el Centro de Información de Avalanchas (CIAV), había mayores riesgos de un desprendimiento.

En ese sentido, desde el Club Andino Bariloche remarcaron que "los esquiadores vinculados a la avalancha se encontraban dispuestos a esquiar una pendiente con características totalmente adversas para las condiciones de peligro de avalanchas del día informadas por el CIAV".

El informe técnico afirma que el desmoronamiento de nieve del pasado 4 de septiembre "se inició en una pendiente de aproximadamente 40 grados de orientación este-sureste, a aproximadamente 2000 metros de altitud, cercana al filo del Cerro López".

Además, explica que dicha pendiente "se encuentra en una zona alpina que desciende primero como una pala y luego se divide en 2 canaletas principales que finalizan a aproximadamente 1.500 metros de altitud".

Sobre el desprendimiento precisaron que fue de 550 metros de ancho, que tenía una profundidad de la corona de 70 centímetros, y que su recorrido cercano fue 1.000 metros.

Para los investigadores, el corte de la avalancha se produjo en dos tiempos. Teniendo en consideración que los tres se reunieron en el filo del cerro, se estima que Euraskin fue el primero que descendió, sin consecuencias, deteniéndose en algún punto cercano a la mitad del recorrido.

"Luego, o quizá simultáneamente, Marshall comenzó su descenso y se detuvo en un lugar no muy alejado del filo", precisa el informe. Posteriormente, descendió el Se conoció el informe técnico de la avalancha en el cerro López

# Fue desoída la alerta de un experimentado guía

Los esquiadores profesionales señalan a Euraskin como responsable de la tragedia, al señalar que tiene "antecedentes" por ofrecer clases a turistas sin estar habilitado como instructor.



La belleza increíble del Cerro López, en Bariloche.

mediana que lo arrastró unos 50

metros y lo enterró hasta las rodi-

En ese instante, la escocesa "ha-

bría tenido la intención de ayudar

al esquiador enterrado, gatillando

esta vez el desprendimiento de una

placa mucho más grande, que la

arrastró durante todo el recorrido",

según los investigadores. Esa mis-

ma avalancha arrastró también a

Euraskin, que se encontraba espe-

rando, y que pudo presenciar este

último desencadenamiento. Tam-

bién enterró a Gruttadauria, en el

mismo sector donde ya se hallaba

parcialmente enterrado por la ava-

kin- como la esquiadora 2 -Mars-

hall- fueron arrastrados hasta el

depósito final a 1500 metros;

mientras el esquiador 3 -Grutta-

dauria- quedó sepultado a una al-

"Tanto el esquiador 1 –Euras-

lancha anterior.

llas".

tura de 1950 metros, lugar cercano tercer montañista, Gruttadauria, a la zona de inicio", planteó el in-"pasando muy cerca de la esquiadora", lo que habría generado el "desprendimiento de una placa

La Comisión de Auxilio (CAX) y los rescatistas que participaron del operativo indicaron que, ese miércoles por la tarde, tras rescatar

al barilochense y encontrar el cuerpo sin vida de la escocesa, interrumpieron la búsqueda por las pésimas condiciones climáticas y el riesgo de desmoronamiento del

En tanto, reiniciaron el rastrilla-

hallazgo con vida" del cordobés, "a unos 500 metros de donde encontraron a la turista irlandesa fallecida y a otro hombre con heridas leves e hipotermia". "Él está vivo, pudo usar el teléfono, pero no podía salir de la nieve porque estaba atrapado. Tenía el

je durante la madrugada del jue-

ves, bajo un clima desfavorable,

pero "con resultado positivo tras el

AFP

cuerpo atrapado, pero pudo sacar el brazo y hablar por celular", detalló Nahuel Campitelli, el jefe de la Comisión de Auxilio del CAB.

"Esta persona estaba bastante más arriba que las otras dos. Fue muy difícil encontrarlo, porque había unos 500 metros de distancia entre las otras víctimas y él. Por eso no teníamos la señal del detector de avalanchas", apuntó.

Gruttadauria sigue internado mientras se recupera de las lesiones por hipotermia y congelaciones en varias partes de su cuerpo.

El presidente de la Asociación Civil de Profesionales del Ski y

Snowboard Independiente (Acpessi), Víctor Katz, afirmó en diálogo con medios locales que Cristian Euraskin, el barilochense de PII2 52 años que sobrevivió a la avalancha, suele estar en la mira de los profesionales del deporte extremo por dar clases de esquí pese a no estar habilitado como instructor.

"A Euraskin lo habían apodado Truchán. Lo conocemos de memoria", dijo el instructor, y agregó: "Lo perseguimos toda la temporada y justo, pasa esto en López".

La asociación que representa Katz está conformada por 45 instructores independientes de nivel 3, 4 y 5 que, a su vez, son socios de la Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (Aadides). En tanto, el hombre señaló que Euraskin tiene "antecedentes" por haber dictado clases sin autorización y haber causado algunos incidentes.

"No había forma de pararlo. Era una persona que abordaba a los turistas en la playa de estacionamiento del cerro o en la pista y les ofrecía clases de todo tipo a un precio irrisorio. No es el primer año. De hecho, se colaba porque no tenía pase", contó el instructor, y sumó: "Este año ha llegado a estar todos los días. Ganaba por cansancio. El año pasado llegó a tener un forcejeo con instructores. No había forma de sacarlo".

Un trabajador de la Asociación de Guías recomendó no recorrer la zona por encima del refugio, había riesgos de un desprendimiento.

Ante este panorama, Katz precisó que se realizaron diferentes reclamos ante las autoridades del cerro Catedral y la municipalidad de Bariloche, sin éxito. "Ya nos habíamos dado por vencidos porque no había forma de pararlo. Nunca desde ningún estamento hubo una penalización", objetó.

Euraskin, uno de los primeros en ser rescatado del accidente del cerro López, había sufrido algunos golpes y un principio de hipotermia. En el hospital Ramón Carrillo, donde lo trataron, le sugirieron que se quedara internado en observación, pero el hombre quiso reti-

El Ministerio Público Fiscal enfatizó a medios locales que el esquiador "no está en condición de prófugo" y aclaró que tampoco se ordenó su detención en el marco de la investigación. "Hay muchas medidas en curso y se están esperando los resultados de algunas de las diligencias que ya se realizaron".

Hay circuitos de distinta dificultad.

Las multinacionales tecnológicas estadounidenses Apple y Google recibieron ayer sendos golpes de parte de la Justicia europea, que confirmó en dos sentencias que ambas deben pagar sanciones multimillonarias por eludir el pago de impuestos la primera y por abuso de posición dominante, la segunda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto los dos procesos judiciales que ambas compañías tenían abiertos contra las decisiones de la Comisión Europea que obligaban a Apple a devolver 13.000 millones en Irlanda por haber disfrutado de una ventaja fiscal selectiva e imponían una multa de 2424 millones por favorecer a su programa de compras Google Shopping en detrimento de sus rivales.

"Es una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal", afirmó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa en la que reivindicó su trabajo durante los últimos diez años, en los que ha estado al frente de la poderosa cartera de Competencia en la institución comunitaria.

La danesa reconoció que su departamento ha asumido "riesgos legales" en su cruzada para garantizar que las grandes tecnoLas gigantes tech fueron condenadas en la Justicia europea

# Google y Apple tienen que pagar

lógicas, sobre todo estadounidenses, funcionen dentro de la Unión Europea en igualdad de condiciones con sus competidores. "El mensaje es que lo seguiremos haciendo, seguiremos persiguiendo abusos de posición dominante e iremos a por ellos", auguró Vestager.

Aunque es el caso más emblemático, la victoria de la Comisión Europea sobre Apple contrasta con las derrotas sufridas por la institución comunitaria frente a otras multinacionales a las que también acusó de haberse beneficiado de ventajas fiscales prohibidas en otros países europeos. Así ha sucedido con Amazon, Engie o Fiat, a los que la Justicia europea ha eximido de devolver en Luxemburgo 250 millones, 120 millones y 30 millones, respectivamente.

Sin embargo, la danesa prefiere mirar el "cuadro general" y subrayó que las investigaciones de Bruselas para perseguir acuerdos fiscales ilegales han provocado cam-



Google viene de derrota en derrota.

bios legislativos en socios como Países Bajos o Luxemburgo que hacen imposible que hoy se puedan replicar las ayudas fiscales ilegales de pasado.

"Nuestras investigaciones han

contribuido a un cambio de actitud en los Estados miembros, que han acelerado reformas regulatorias y legislativas"; señaló Vestager, quien también lanzó a las grandes tecnológicas el mensaje

AFP

de que "quizá sea mejor ser una empresa cumplidora y estar en el lado correcto".

"Si hay un mensaje es que es más fácil y mejor ser cumplidoras, también porque te desafía a ti mismo y te fuerza a ser más innovadora de lo que habrías sido", dijo en relación a las investigaciones a grandes tecnológicas contra abusos de posición dominante como Google.

Además de la que ha resuelto el tribunal de Luxemburgo, Bruselas también impuso a Google una multa de 4.340 millones por abuso de posición dominante con Android, que de momento ha sido confirmada por el Tribunal General, y otra de 1.490 millones por abuso en el mercado de publicidad en línea, que también ha sido recurrida por la compañía.

Además, acusó a la estadounidense en 2023 de abuso de posición dominante con sus servicios de tecnología publicitaria ("adtech"), aunque en este caso la investigación comunitaria sigue en marcha.

En este caso, Vestager destacó que la sentencia de este martes que confirma la primera de las multas a Google valida el enfoque que ha mantenido la institución en estos últimos años sobre las prácticas en las que empresas dominantes favorecen a sus propios servicios.

comienzan a una altura de 640

kilómetros de altura y se extien-

Los cuatro astronautas perma-

necerán en esa órbita unas diez

horas, en las que realizarán

pruebas científicas para estudiar

los efectos en el cuerpo humano

de un entorno de fuerte radia-

ción. Las ingenieras Menon y

Gillis se convertirán este martes

den hasta 58.000 kilómetros.

La misión tripulada Polaris Dawn, que promete realizar la primera caminata espacial privada de la historia, despegó este martes desde Florida en la cápsula "Dragon" de la compañía SpaceX, perteneciente a Elon Musk. A bordo de la nave viajan cuatro astronautas que permanecerán en órbita cinco días para realizar experimentos y probar nuevos trajes espaciales.

El multimillonario estadounidense Jared Isaacman fue quien financió parte de esta ambiciosa misión, que propone que la nave alcance los 1.400 kilómetros de altitud, la mayor distancia recorrida por una tripulación desde las misiones lunares Apolo, hace más de 50 años.

Isaacman se encuentra a bordo de la cápsula Dragon junto con el expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Scott Poteet y las ingenieras de SpaceX, Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo.

Durante la misión los tripulantes harán 40 experimentos para "críticas investigaciones científicas" relacionadas con la salud humana, "tanto en la Tierra como durante futuros vuelos

Despegó el cohete de la misión Polaris Dawn de SpaceX

## El lujo privado de ir al espacio

espaciales de larga duración", de acuerdo al Programa Polaris. El lanzamiento de la nave propulsada por un cohete Falcon 9 se produjo desde el Centro Espacial Kennedy casi dos horas más tarde de lo previsto, debido a las condiciones climatológicas desfavorables.

El conteo previo fue aplaudido por todos los empleados de SpaceX presentes en ese lugar, que celebraron con vítores y silbidos el momento en el que el enorme cohete se elevaba del suelo. Mediante cámaras instaladas en el cohete, SpaceX retransmitió el lanzamiento y emitió imágenes de los cuatro astronautas en el interior de la cápsula, así como del despegue y la separación de las distintas etapas del cohete.

En un proceso impecable, poco después de dos minutos del despegue, la misión se separaba de la primera etapa del cohete y minutos después regresaba a la Tierra y amerizaba en el Océano Atlántico. Doce minutos después de la cuenta atrás, la cápsula Dragon en la que van alojados los cuatro

astronautas comenzaba oficialmente su viaje en solitario. Está previsto que la nave viaje durante cinco días en una trayectoria elíptica y este mismo martes se prevé que alcance la altura máxima prevista, que es unos 960 kilómetros

por encima de la Estación Espacial Internacional. La cápsula Dragon y su tripula-

La cápsula Dragon y su tripulación se colocarán en los primeros trechos de los cinturones de Van Allen, una zona de partículas energéticas alrededor de la Tierra que

en las mujeres que más lejos viajaron de la Tierra en la historia. El tercer día de la misión, Isaacman y Gillis realizarán una caminata en el espacio de dos horas de duración ayudados por cables de 3,5 metros de largo. La operación será emitida en directo con varias cámaras dispuestas dentro y fuera de la cápsula, por cuya escotilla en la cúpula saldrá primero el multimillonario y

luego la ingeniera de SpaceX.

Para esta histórica caminata, los tripulantes probarán nuevos trajes para actividades extravehiculares (EVA) diseñados por SpaceX con miras a ofrecer mayor flexibilidad y margen de movimiento. Los trajes estarán presurizados porque Dragon no tiene esclusas de aire y, por tanto, la cápsula en su totalidad deberá ser despresurizada antes de abrir la escotilla para la caminata.



Polaris Dawn ya está en viaje.

l ef







QUÉ MAÑANA MEJOR PROGRAMA **DE GASTRONOMÍA** 



FAMILIA DE DIVÁN MEJOR FICCIÓN



OPINIÓN PÚBLICA **MEJOR PROGRAMA PERIODÍSTICO** 



TLN AL MEDIODÍA MEJOR NOTICIERO DIURNO

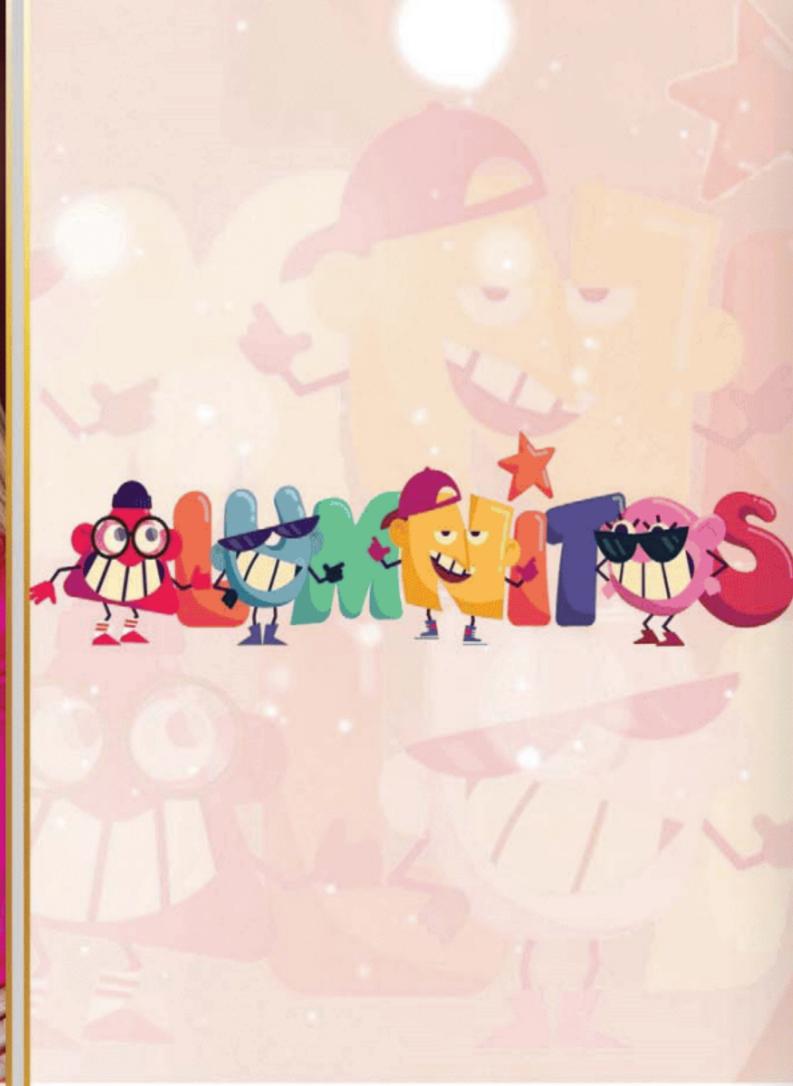

**ALUMNITOS** MEJOR PROGRAMA INFANTIL/JUVENIL



BENDITA **MEJOR PROGRAMA HUMORÍSTICO/DE ACTUALIDAD** 











#### Por James Liddell \*

Donald Trump prometió acompañar la legislación que legalizaría el cannabis para uso personal en Florida, diciendo que esa medida "pondría fin a las detenciones y encarcelamientos innecesarios". El expresidente y actual candidato republicano redobló su posición sobre la Iniciativa de Legalización de la Marihuana de Florida, la Enmienda 3, que se someterá a votación en noviembre y otorgaría a los adultos de 21 años o más el derecho a poseer, comprar o consumir productos de cannabis. El apoyo de Trump a la iniciativa electoral se produce pese a que algunos republicanos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se manifestaron en contra de la medida.

Si bien el cannabis medicinal ya es legal en el llamado "estado del sol", un voto favorable a la enmienda 3 de Florida legalizaría el cannabis con fines recreativos, permitiendo la posesión de hasta tres gramos. Cultivar la planta seguiría siendo ilegal incluso si se aprobara la enmienda. Según la legislación actual, la posesión de hasta 20 gramos de esa droga se considera un delito menor y se castiga con hasta un año de prisión.

El año pasado los fiscales presentaron más de 16 mil cargos contra personas por posesión de pequeñas cantidades de cannabis en Florida. Trump, que reside en Florida, lo que le permite votar, declaró que votará por el "Sí" el 5 de noviembre. La enmienda 3 tendrá que obtener el 60 por ciento de los votos para que se realicen cambios en la legislación.

"Como dije anteriormente, creo que es hora de poner fin a las detenciones y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de cannabis para uso personal", escribió Trump el lunes en la red Truth Social. "También debemos implementar regulaciones inteligentes, al tiempo que brindamos acceso a los adultos a productos seguros y probados. Como floridano, votaré por el 'Sí' a la Enmienda 3 este noviembre", continuó el mensaje del magnate republicano.

La postura del expresidente sobre la legalización de la droga difiere de la de muchos otros republicanos. En mayo el partido republicano de Florida aprobó por unanimidad una resolución oponiéndose a la Enmienda 3, condenando a los demócratas por impulsar un voto por el 'Sí' como la "única manera del partido de ganar apoyo para su agenda radical". El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya había denunciado la medida afirmando que "este estado empezará a oler a marihuana" y agregó que sería "malo para la calidad de vida".

"Como presidente seguiremos enfocándonos en la investigación El expresidente de EE.UU. se desmarca de otros republicanos

# Trump legalizaría el porro en Florida

El candidato presidencial aseguró que la legalización de cannabis "pondría fin a detenciones y encarcelamientos innecesarios".



Trump apoyó la legalización de marihuana en el estado de Florida.

AFP

para desbloquear los usos médicos de la marihuana como droga de clasificación 3, y trabajaremos con el Congreso para aprobar leyes de sentido común, incluida la banca segura para las empresas autorizadas por el Estado, y el apoyo a los derechos de los Estados a aprobar leyes sobre la marihuana, como en Florida, que funcionan muy bien para sus ciudadanos", aseguró Trump en Truth Social.

En un memorando visto por primera vez por ABC News, el staff de la vicepresidenta Kamala Harris criticó a Trump por su "cambio de opinión descarado" después de su publicación, condenando la postura de "cambiar su apariencia" como un intento de reforzar sus posibilidades electorales con votantes más moderados de cara a los comicios de noviembre.

La legalización del uso recreati-

"Creo que es hora de poner fin a las detenciones y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de cannabis." Trump

El expresidente republicano apoyó el cambio en la ley a fines del mes pasado y escribió que "se legalizarán cantidades personales de cannabis para adultos" con la enmienda "le guste o no a la gente". Sin embargo Trump instó a la aplicación de una ley que impida el uso en público del cannabis "a fin de que no se lo sienta en todas partes, como ocurre en tantas ciudades gobernadas por los demócratas".

vo del cannabis es un asunto sensible para los votantes jóvenes y una mayoría de los menores de 50 años desean que se apruebe el asunto. A pesar de la creencia del expresidente de que la enmienda se aprobará a finales de este año, las encuestas han sido mixtas.

Los márgenes parecen ser estrechos: el 57 por ciento de los votantes registrados están a favor de la propuesta, según una encuesta reciente de Public Policy Polling.

La encuesta de la campaña de oposición "Vote No a la 3" indicó que el 64 por ciento de los votantes estaría a favor de la reforma.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump afirmó que dejaría en manos de las autoridades locales la regulación del tema. Pero una vez en la Casa Blanca se mostró más discreto e incluso apoyó posiciones duras para este tema impulsadas por su secretario de Justicia, Jeff Sessions.

En 2018 el magnate republicano revocó la política federal de tolerancia aplicada por la administración de su predecesor, el demócrata Barack Obama, con respecto a la legalización del uso recreativo de la marihuana, dando rienda suelta a los fiscales a perseguir a consumidores ordinarios.

Aunque tres cuartas partes de los estadounidenses viven en estados donde el cannabis es legal, todavía no lo es a nivel federal. El Departamento de Justicia bajo el mando del presidente Joe Biden publicó en mayo una recomendación para reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa de lo que se le considera actualmente.

\* De *The Independent* de Gran Bretaña para **Páginal12**.

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron ayer en Filadelfia, en un debate electoral encendido en el que cada uno con su libreto buscó convencer a los estadounidenses indecisos de cara a unas elecciones presidenciales muy reñidas. El candidato republicano arremetió contra los migrantes al decir que están "robando" los trabajos a afroamericanos e hispanos, un comentario de tinte racista que Harris calificó como "la misma retórica desgastada de siempre". Al hablar del aborto, la vicepresidenta marcó una línea roja a su rival en los comicios del 5 de noviembre dejándole en claro que "no debería decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo".

La primera pregunta fue sobre economía y Harris recordó su crianza en una familia de clase media. "Creo en la ambición, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense, y por eso imagino y tengo un plan para construir lo que llamo una economía de oportunidades", aseguró la candidata demócrata, quien acusó a Trump de ofrecer un recorte de impuestos a los multimillonarios y en paralelo un impuesto del 20 por ciento "sobre los bienes de uso diario de los que dependemos para llegar a fin de mes".

En respuesta Trump sacó a relucir dos de los temas centrales de su campaña: la inflación y los inmigrantes indocumentados. "Hemos tenido una economía terrible debido a la inflación, que destruye a los países. Tenemos una inflación como muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de nuestra nación", dijo el expresidente antes de mencionar a "millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones mentales y manicomios, y están ocupando puestos de trabajo". También repitió una fake news que indica que migrantes haitianos comen "perros y gatos" en una localidad de Ohio.

Mientras Trump hablaba, Harris negaba con la cabeza en señal de desaprobación y, dirigiéndose directamente a la cámara, afirmó: "Esta noche van a escuchar lo mismo de siempre: un montón de mentiras, agravios y descalificaciones". La vicepresidenta afirmó que la administración de Biden tuvo que "limpiar el desastre que dejó Donald Trump" tras sus cuatro años en la Casa Blanca y acusó al expresidente de haber dejado a EE.UU. con "el peor desempleo desde la Gran Depresión", "el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil" y "la peor epidemia de salud pública en un siglo".

En respuesta a las preocupaciones de los estadounidenses sobre la economía, Harris prometió impulsar la construcción de tres millones de nuevas viviendas en Kamala Harris y Donald Trump discutieron sobre economía, migración y aborto

# Un debate presidencial en EE.UU. con mucho en juego

A lo largo del debate se vio a un Trump molesto con Harris y los moderadores de ABC, mientras que la vicepresidenta estadounidense se mostró más equilibrada.



Trump y Harris debaten en Filadelfia.

estadounidenses puedan acceder a

un crédito fiscal de hasta 3600

dólares por hijo. Trump prometió

cuatro años y restaurar el Crédito Tributario por Hijos para que los

impuestos que ya aprobaron los republicanos del Congreso en 2017 siguiendo sus instrucciones.

Harris volvió a mirar directamente a la cámara para hablar del

los peligros que enfrentan las mujeres embarazadas, algunas de las cuales son sobrevivientes de incesto y violación, cuando intentan obtener atención médica. "El extender y ampliar los recortes de derecho al aborto. Hizo énfasis en gobierno estadounidense y cierta-

mente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo", apuntó la aspirante demócrata, quien abogó por volver a implementar una protección federal al aborto a nivel federal, derogada por la Corte Suprema en junio de 2022.

AFP

Linsey Davis, moderadora del debate, presionó a Trump para que explicara su política sobre el aborto, señalando que cambió sus puntos de vista en varias ocasiones. El aborto es uno de los temas con las diferencias más marcadas entre ambos bandos y Trump empezó su alocución asegurando que los demócratas, calificados por él de "radicales", permiten el aborto a los nueve meses de gestación e incluso la "ejecución" de bebés una vez nacidos, una afirmación que fue desmentida por los propios moderadores del debate.

En cuanto a política exterior, Harris fue consultada sobre cómo convencería a Israel y a Hamas de aceptar un alto el fuego. La vice-

dió exactamente a la pregunta y 09 en su lugar prometió defender a 24 Israel, aunque reconoció el costo que la invasión israelí a Gaza viene causando a los civiles. Trump, por su parte, dijo que tanto el ataque del 7 de octubre como la invasión rusa a Ucrania no habrían ocurrido si él fuera presidente, una frase que repitió en discursos y debates previos. Trump, quien nuevamente se negó a reconocer su derrota en

presidenta demócrata no respon-

las elecciones de 2020, sostuvo que los ataques verbales de Harris motivaron el intento de asesinato que sufrió en julio, durante un acto de campaña en Pensilvania. "Probablemente me dispararon en la cabeza por las cosas que dicen de mí", apuntó el magnate republicano. Harris dijo que los discursos de Trump en sus mitines son tan aburridos que sus seguidores se levantan y se van, lo que provocó la ira del expresidente.

A lo largo del debate se vio a un Trump molesto con los moderadores de ABC, que verificaron sus declaraciones durante el cara a cara con Harris. En privado Trump había considerado la posibilidad de no participar del debate y se quejó de que la cadena estaba siendo injusta con él. Durante décadas estos debates per-

"El gobierno estadounidense y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo." Kamala Harris

Desmienten a Vance

#### La Casa Blanca rechazó una fake news

a Casa Blanca repudió este martes la "peligrosa desinformación" de destacados políticos republicanos sobre inmigrantes haitianos en Estados Unidos, a quienes señalan de robar y comer mascotas. Desde J.D. Vance, el compañero de fórmula del expresidente y candidato republicano Donald Trump, legisladores, hasta funcionarios y republicanos influyentes replicaron un rumor contra la creciente población haitiana que vive en Springfield, una ciudad en el estado de Ohio, acusándola de comer patos y gatos. El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el gobierno está "profundamente preocupado porque ahora hay personas electas del partido republicano impulsando otra

teoría conspirativa más que simplemente busca dividir a la gente basándose en mentiras y, seamos honestos, en el racismo".

La reacción del gobierno demócrata se produjo después de que J.D. Vance se hiciera eco de desinformaciones que circulan en redes sociales sobre migrantes haitianos. "Hace meses planteé la cuestión de los inmigrantes ilegales haitianos que agotan los servicios sociales y, en general, causan caos en todo Springfield. Los informes muestran que personas que no deberían estar en este país secuestraron y comieron mascotas de la gente", indicó el compañero de fórmula de Trump este lunes. "Cuando el presidente Trump estaba en el cargo, la frontera estaba segura."

mitían a un candidato distinguirse de su rival, pero no hacían mella en la campaña. Hasta el pasado mes de junio, cuando el pésimo desempeño del presidente Joe Biden precipitó su caída hasta que el 21 de julio pasó el testigo a su vicepresidenta.

Desde entonces Harris recibió un apoyo masivo en cuestión de horas, rompió récords en recaudación de fondos, saboreó una candidatura triunfal en la convención demócrata de Chicago y consiguió equilibrar las encuestas sobre la intención de voto. Según una encuesta de Marist Poll para la cadena NPR publicada ayer, Harris obtendría el 49 por ciento de los votos a nivel nacional y Trump el 48 por ciento, una diferencia estrecha que entra dentro del margen de error estadístico. Según un análisis realizado por el diario The Washington Post, los números de Harris empezaron a estancarse y las expectativas de Trump se mantienen firmes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris encabezarán los actos conmemorativos por el aniversario del atentado a las Torres Gemelas, en lo que será el último antes de finalizar su gobierno. Durante su mandato, la lucha contra el islamismo radical se centró en diversas medidas y posicionamientos, con especial énfasis desde el inicio de la guerra contra Hamas en Gaza, el 7 de octubre de 2023. Antes de esto, uno de los momentos clave fue la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, tras el regreso de los talibanes al poder, lo que marcó un fracaso para Washington.

"Verán al presidente y al vicepresidente juntos mientras lamentan las miles de vidas que se perdieron ese día y también a los que obviamente socorristas arriesgaron sus vidas para proteger a los estadounidenses ese día", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense The Hill. El octogenario mandatario y la candidata a sucederlo en la presidencia viajarán a la Zona Cero en Nueva York, al Memorial del Vuelo 93 en Shanksville y al Pentágono en Arlington, Virginia, para rendir homenaje a las víctimas de los ataques en los tres sitios, en lo que será el vigésimo tercer aniversario.

En cuanto a la lucha contra el islamismo radical durante su gestión, las medidas de Biden se implementaron mayoritariamente desde el inicio de la guerra en Gaza, hace casi un año. Desde el primer momento, su gobierno expresó un firme apoyo a Israel tras el ataque de Hamas en suelo israelí, que causó la muerte de alrededor de 1.200 personas y resultó en más de 200 secuestrados. Este respaldo incluyó la provisión de millones de dólares en ayuda militar y el veto a resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego inmediato en este conflicto, que ya cobró la vida de más de 40.000 gazatíes.

El apoyo del gobierno no estuvo exento de críticas. En abril, estudiantes universitarios encabezaron protestas para que Biden retire su apoyo a Israel y promueva un cese al fuego. Pese a los intentos por reprimirlas y con cientos de detenidos, las protestas se extendieron a más de 60 universidades del país. Estas protestas se replicaron también en países vecinos como Canadá y México, así como en países europeos como Francia, España, Reino Unido y Suiza.

El gobierno estadounidense también ha intentado en algunos momentos equilibrar su apoyo a Israel, presionando para que evite acciones que puedan ser vistas



El memorial que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Se cumplen 23 años del ataque a las Torres Gemelas

## El último acto de Biden del 11-S

El líder demócrata mantuvo su apoyo a Israel en la guerra contra Hamas. Antes de esto, el fracaso de EE.UU. en Afganistán.

como violaciones de derechos humanos. En diciembre pasado, durante un acto, Biden advirtió sobre el impacto que podría tener un plan del ejército israelí para inundar el complejo de túneles de Hamas en Gaza, expresando su preocupación por la seguridad de los palestinos inocentes.

En ese sentido, el mandatario demócrata instó al gobierno israelí, encabezado por Benjamín

Netanyahu, a no repetir los errores que cometió Estados Unidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y le pidió hacer todo lo posible para evitar que civiles palestinos inocentes resulten heridos o asesinados. "No cometamos los mismos errores que cometimos el 11 de septiembre: no hay razón por la cual Estados Unidos estuviera en una guerra en Afganistán", remarcó.

La invasión estadounidense en Afganistán comenzó en respuesta a los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, con el objetivo de derrocar al régimen talibán, que protegía a los líderes de Al-Qaeda, responsables del ataque. La intervención militar buscaba eliminar la amenaza del terrorismo islámico y desmantelar las bases de entrenamiento de Al-Qaeda.

Aunque rápidamente lograron expulsar a los talibanes del poder, el conflicto en Afganistán se extendió por casi 20 años, marcado por una insurgencia persistente y un esfuerzo continuo por estabilizar el país, que incluyó la capacitación de fuerzas afganas y la implementación de medidas para intentar fortalecer el gobierno local. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales, los talibanes lograron recuperar el control en 2021, poco después de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses.

Así, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos culminó en una humillante derrota para la primera potencia mundial y sus aliados occidentales, lo que desató una ola de críticas contra la administración Biden, tanto por la forma en que se ejecutó la retirada como por las consecuencias geopolíticas y humanitarias que siguieron.

A 51 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile

### Gabriel Boric encabeza la conmemoración

El gobierno de Gabriel Boric encabezará hoy un nuevo aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, hace 51 años. "Acto Conmemorativo Democracia, siempre" se denomina la actividad que prepara el Ejecutivo para horas del mediodía en el Palacio de La Moneda, informó el diario La Tercera. Ahora bien, la agenda del Jefe de Estado empezará más temprano: está previsto que asista a una actividad privada en el sitio de memoria y excentro de detención denominado "Venda Sexy -Discoteque", ubicado en la comuna de Macul.

La primera conmemoración del gobierno este año se realizó el viernes 30 de agosto pasado en el cementerio general, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ahí,



Boric inauguró el Camino de la Memoria en el Parque Estadio Nacional. | EFE

Boric anunció un proyecto de ley para que los tribunales y otros organismos estatales puedan acceder a los testimonios de miles de torturados por la dictadura que fueron recopilados bajo secreto por una comisión extrajudicial. El mandatario explicó que la iniciativa está encaminada a apoyar la labor de los jueces que buscan determinar

el paradero de más de mil personas que desaparecieron en poder del régimen de Pinochet. El presidente progresista también inauguró el "Camino de la Memoria", en el Parque Estadio Nacional de Santiago, que emula el recorrido por el que presos políticos eran trasladados hacia el sector de torturas.

Otras de las conmemoraciones

por el aniversario se realizó el domingo. Unos 3.500 manifestantes salieron a las calles en Santiago para recordar a los muertos y desaparecidos del terrorismo de Estado. En paralelo con el acto del gobierno, organizaciones de derechos humanos convocaron hoy a diversas actividades en todo el país. Entre ellas, la Fundación Víctor Jara organizó un velatón en el Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara, en Santiago, un evento en el que se encenderán velas en homenaje a las víctimas de la dictadura. La Corporación Memorial Cerro Chena (Cormech) realizará un acto en honor a las víctimas de la Provincia del Maipo, y la organización Memorias en Resistencia convocó a una manifestación contra el negacionismo y el olvido frente al ex centro de detención, torturas y desaparición Regimiento Puente Alto.

Israel bombardeó tiendas de campaña para desplazados en la zona costera de Mawasi, cercana a la ciudad de Jan Yunis, designada como "zona humanitaria". Las autoridades palestinas denuncian que el ataque resultó en la muerte de al menos 19 gazatíes. No es la primera vez que el ejército israeli despliega

El bombardeo se produjo en el campo de Al Mawasi en Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de la Franja. Se trata de un área costera de 42 kilómetros cuadrados, que había sido designada como una zona segura por Israel al comienzo de la guerra y adonde huyeron decenas de miles de palestinos.

operaciones en la zona.

Durante el ataque, realizado entre las 00:30 y las 1:30 del horario local, una serie de proyectiles cayeron sobre el campamento de evacuados dejando tres cráteres de unos nueve metros de profundidad tras su impacto, según informó Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de la Franja.

"Familias enteras desaparecieron entre la arena en la masacre de Mawasi, en Jan Yunis", lamentó Basal en su canal de Telegram. El vocero añadió que los rescates fueron dificultados por la falta de insumos, haciendo imposible retirar a las víctimas que permanecen enterradas. Un video facilitado por Associated Press muestra a los primeros auxilios cavando en la arena y escombros con herramientas de jardín y sus propias manos.

El ministerio de Sanidad del enclave gazatí informó que habían podido identificar sólo una fracción de los afectados, con 15 o más que permanecen desaparecidos. "Diecinueve muertos llegaron a los hospitales y más de 60 heridos, incluidos casos graves", anunció el ente en un comunicado.

El número de fallecidos es el segundo más alto en un ataque israeli contra una zona humanitaria en Gaza, si bien el Ejército de Israel negó que la cifra de 40 muertos fuera verídica, alegando que se trata de "mentiras y falsas informaciones" que Hamas pone en circulación.

Al ser preguntados por una estimación propia, las Fuerzas de Defensa aseguró "no tener mas comentarios al respecto", pero emitió un comunicado en el cual confirmaba la muerte de tres altos cargos de Hamas luego del ataque, identificados como Samer Ismail Jadr Adu Daqqa, Osama Tabesh y Ayman Mabhouh. "Los terroristas llevaban a cabo ataques contra las tropas de la Defensa y el Estado de Israel" desde la zona humanitaria, asegura el Ejército israeli.

Hamas, por su parte, negó que hubiera combatientes armados presentes en la zona afectada, rechazando las acusaciones de aprovechar las áreas civiles con fines militares. "Esto es una mentira que busca justificar estos crimenes", dijo el grupo islamista en un comunicado.

Israel asegura haber usado "mu-

Las autoridades palestinas confirmaron al menos 19 muertos

## Otro ataque israelí a una zona humanitaria en Gaza

Las bombas impactaron sobre un campamento de refugiados en la "zona segura" de Al Mawasi, al sur de la Franja. Más de 15 personas continuaban desaparecidas.



La ONU asegura que la mayoría de las víctimas en Gaza son mujeres y niños.

niciones de precisión" durante el bombardeo y haber tomado medidas previas "para mitigar el riesgo de herir a civiles", haciendo eco a las alegaciones de pasados ataques sobre lugares protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales o escuelas.

Testigos presenciales, por el contrario, relataron al personal de Defensa Civil que fueron al menos cinco misiles de gran calibre los que impactaron en la zona, evidente por el tamaño de los cráteres que dejaron. El portavoz de la Defensa Civil aseguro que los ciudadanos no fueron advertidos ni alertados sobre los bombardeos.

En la zona de Al Mawasi, donde existía una densidad de población de 1.200 habitantes por km cuadrado antes de la guerra, se ha llegado ahora a "entre 30.000 y 40.000 personas por kilómetro cuadrado" a la vez que el área supuestamente segura se redujo de 50 a 41 km2, según la ONU. El área fue designada por Israel como una "zona protegida" al comienzo de la guerra.

Estos ataques sobre la zona humanitaria de la Franja, que ya suman cuatro, están motivados por la supuesta presencia de milicianos entre la población civil, según comunicados castrenses.

El pasado 13 de julio, Israel bombardeó el área protegida de Mawasi en un ataque en el que murieron al menos 90 palestinos e hirieron a otros 300. Según el Ejército israeli, el bombardeo buscaba matar al líder del brazo armado del Hamas, Mohammed Deif.

Apenas tres días después, el día 16, los proyectiles israelíes volvían

a sorprender a los refugiados hacinados en Mawasi, dejando esta vez 17 muertos a su paso y más de una veintena de heridos.

El Ejército reconoció dos ataques más la semana pasada, ambos durante la noche del domingo, uno nuevamente en Mawasi, donde murió un supuesto miliciano de Hamas, y otro contra las tiendas que rodeaban el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah, donde murieron otras cuatro personas.

En un encuentro con medios extranjeros durante la mañana de hoy, el ministro de Defensa Yoav Gallant alegó que Hamas ya no existe como una formación militar. "Hamas está llevando a cabo una guerra de guerrillas, y seguimos combatiendo en el terreno a terroristas de Hamás y persiguiendo a los dirigentes" del movimiento, dijo el funcionario, que defendió la pertinencia de acordar una tregua con los islamistas.

Hamas reclama la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, pero Israel insiste en mantenerlas en un corredor en la frontera entre este territorio palestino y Egipto.

Por eso, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, insiste en mantener el control del corredor de Filadelfia como requisito para firmar un acuerdo, algo a lo que se opone el grupo islamista, ya que supondría la presencia de tropas israelíes en Gaza incluso después de firmar un alto el fuego.

La ofensiva militar israelí ha matado al menos a 41.020 personas en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamas. La ONU asegura que la mayoría de víctimas son mujeres y niños.

Dejó un saldo de un muerto y tres heridos

## Un dron ucraniano, letal en Moscú

Durante la noche de ayer, la defensa antiaérea rusa interceptó 144 drones ucranianos, 20 de ellos en la región de Moscú, a cientos de kilómetros del frente de batalla. El ataque sobre la capital dejó un saldo de tres heridos y un muerto, según anunció el Ministerio ruso de Defensa. Es el primer ataque letal en esta región.

"Un total de 72 drones fueron interceptados sobre Briansk, 20 sobre la región de Moscù, 14 sobre Kursk, 13 sobre la región de Tula, 8 sobre Belgorod, 7 sobre Kaluga, 5 sobre Voronezh, 4 sobre Lipetsk y uno sobre la región de Orel", detalló el ministerio de Defensa.

Uno de los drones impactó sobre un bloque de viviendas de la capital, en el distrito de Ramenskoye, causando mayor destrucción. Un segundo dron chocó contra otro edificio en la zona lindera, ocasionando daños menores.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, anunció la muerte de una mujer de la capital como consecuencia del ataque ucraniano. "Una mujer de 46 años está muerta. Se informó previamente que un niño de nueve años había muerto, pero esta información no estaba confirmada", informó el gobernante en su canal de Telegram. También añadió que otras tres personas heridas tuvieron que ser hospitalizadas.

Oficiales rusos también reconocieron que fragmentos de un dron ucraniano impactaron en el territorio del aeropuerto de Zhukovski, a 40 kilómetros de la capital rusa. Es uno de los cuatro aeropuertos localizados en las afueras de Moscú, y ya había suspendido sus actividades a la hora del ataque. Aunque no es inusual que Rusia informe sobre la destrucción de drones lanzados por las tropas de Kiev contra su territorio, raras veces estos aparatos llegan a la región de Moscú, ubicada a 400 km de la frontera con Ucrania.

En la segunda jornada de su visita en Timor Oriental, el papa Francisco dio una misa de dos horas ante unas 600.000 personas en Dilli, la capital del país, antes de ser recibido por la multitud, que representó la mitad de la población local.

En un discurso en la catedral de Dili el martes por la mañana, el pontífice pidió a los creyentes que difundan "el perfume del Evangelio" contra el alcoholismo, la violencia y la falta de respeto a las mujeres.

Durante la tarde el pontífice, de 87 años, dio por tierra con todos los pronósticos y temores por su salud, sin exhibir molestia alguna durante la ceremonia, realizada en la explanada de Taci Tolú, la misma donde celebró su misa Juan Pablo II en 1998.

Después de la ceremonia, el jesuita argentino se dio un baño de masas de 20 minutos a bordo del papa-móvil, para bendecir la multitud entre aclamaciones.

Los 600.000 asistentes estimados equivalen a casi la mitad de la población de este país de 1,3 millones de habitantes, según comunicó el Vaticano citando una estimación de las autoridades locales.

Los fieles llegaron al amanecer, equipados con paraguas de colores amarillo y blanco, los colores del Vaticano, para protegerse del intenso sol de la estación seca y asistir por la tarde a la celebración.

El resto de la agenda del Papa argentino para el martes incluyó reuniones con jesuitas y con una congregación de niños con discapacidades.

Este joven país es la tercera parada del pontífice en su gira de 12 días por el sudeste asiático, que dio comienzo en Indonesia, lo llevó por Papúa Nueva Guinea y culminará en Singapur luego de su paso por Timor Oriental.

"No puedo olvidar ese pueblo a los lados del camino, con los niños. ¡Cuántos chicos tiene este pueblo! Lo mejor que tiene este pueblo es la sonrisa de los niños",



Francisco estuvo en Timor Oriental como parte de su gira por Asia y Oceanía.

Unas 600.000 personas asistieron a la misa en Timor Oriental

## El Papa se dio un baño de masas

"Tengan cuidado con los cocodrilos que quieren cambiar su cultura, su historia", dijo Francisco a cientos de miles en Dilli.

riéndose a los miles de timorenses que se agolparon a su paso por las calles de la capital. "Un pueblo que enseña a sonreír a sus niños, es un pueblo con futuro", agregó

Durante su primer discurso frente a las autoridades timorenses, el Papa había sostenido que remarcó en la misa de ayer, refi- lo más importante de un país es

su pueblo. "Cuiden a su pueblo. Amen a su pueblo", sostuvo Francisco.

Al final de la ceremonia, el pontífice se refirió a "cocodrilos" en una metáfora improvisada sobre la necesidad de no ceder a malas influencias. "Tengan cuidado con los cocodrilos que quieren cambiar su cultura, su historia", dijo Francisco frente a la multitud, añadiendo que "no se acerquen a estos cocodrilos que muerden mucho".

No se trata de la primera vez que el argentino ha denunciado las "colonizaciones ideológicas y culturales" que pretenden "hacer que las personas pierdan su identidad y sean todas iguales", había aseverado el Papa durante una de sus misas en la capilla de la Casa de Santa Marta.

Y dio fin al oficio ofrendando paz al pueblo y remarcando la importancia de cuidar a los ancianos así como a los más jóvenes. "Les deseo la paz. Les deseo que sigan teniendo muchos niños, que la sonrisa de este pueblo siga siendo los niños. Cuiden a sus niños, pero también cuiden a sus ancianos, que son la memoria de esta tierra", concluyó el argentino.

Desde su llegada al país el lunes, multitudes se congregan en las calles para saludar al convoy del Papa, gritando y ondeando banderas en un ambiente eufórico. Todos los actos presididos por el Sumo Pontífice son acompa- bierno rebatió que habían sido

en autos, vallas publicitarias, ropa y vidrieras.

Es la primera vez que un papa acude al pequeño país desde su independencia de Indonesia. Antes había sido visitado por Juan Pablo II, cuando aún era una provincia de Yakarta.

"Es un orgullo para nosotros. Es una bendición de Dios para nosotros, para la gente de esta tierra", dijo Atanasio Sarmento de Sousa, miembro del comité organizador de la visita de Francisco.

La incipiente democracia es también una de las naciones más pobres del mundo que, sin embargo, se gastó 12 millones de dólares para renovar su capital antes de la visita de Francisco.

Este costo ha provocado algunas críticas en Timor Oriental, donde grupos de activistas también denunciaron que se derrumbaron algunas casas en la zona donde se celebró la misa. El go-

#### Eugenio Carlos Pérez El Gallego - Carlitos



Nace el 18 de diciembre de 1956 Empleado y estudiante universitario. Secuestrado en su domicilio familar por el terrorismo de estado el 11 de septiembre de 1976. Nunca más se supo de él. Recordamos a un joven con espíritu crítico, poeta, músico y revolucionario. No te olvidamos, tu recuerdo nos ilumina,

Daniel (hermano), Edgardo, Hector, Nancy, Ricardo, Memoria Palermo.

del camino, con los niños. ¡Cuántos chicos tiene este pueblo!", dijo ayer Francisco.

"No puedo olvidar ese pueblo a los lados

ñados por el movimiento de multitudes.

Este júbilo generalizado refleja el entusiasmo generado por la visita del Papa en este país, donde un 98% de la población profesa la fe católica. La gente se sube a techos y postes para recibir una bendición o ver de lejos a Francisco.

En Dilli, el retrato del jesuita argentino está por todas partes,

construidas ilegalmente.

Las autoridades también desalojaron a los vendedores ambulantes y a las personas sin hogar de las zonas por las que debía pasar el Papa.

"Vinieron a requisar los productos que vendemos e inmediatamente usaron la violencia contra nosotros", explicó Januario Soares, que vendía ropa de segunda mano en la calle.

09 24 P112

DT: Alfaro

## Alfaro lo hizo de nuevo

R. Fernández J. Cáceres Danilo Marquinhos Balbuena G. Magalhães Alderete G. Arana Júnior Alonso Villasanti B. Guimarães D. Gómez André Trindade Paquetá Enciso Bobadilla Rodrygo M. Almirón Endrick Pitta Vinicius

**DT:** Dorival Jr

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción). Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay). Gol: 20m D. Gómez (P). Cambios: 39m G. Velázquez por Alderete (P); 46 J. Pedro por Endrick (B) y L. Henrique por B. Guimarães (B), 65m Arce por Pitta (P) y R. Sosa por D. Gómez (P), 78m Gerson por Lucas Paquetá (B) Lucas Moura por Rodrygo (B); 84m Riveros por Enciso (P) y Cuenca por M. Almirón (P), 85m Estêvão por G. Arana (B).

Paraguay batió 1-0 a Brasil en el Defensores del Chaco, al cierre de la fecha 8 de la Eliminatorias, que dejó al combinado de Gustavo Alfaro en repechaje y quinto al Scratch, que no puede doblegar al DT argentino que hace poco le sacó un empate en la última Copa América, cuando estaba al frente de Costa Rica.

Brasil arrancó el juego con mayor vocación ofensiva, tenía la pelota y el control del juego ante el ordenado equipo paraguayo, que no se amilanaba ante el toqueteo visitante. Y cuando no sucedía demasiado, una aislada llegada de los guaraníes fue despejada de cabeza por Gabriel Magalhães, aunque el rebote lo tomó Gómez, quien sacó un tremendo sablazo que superó la estirada de Alisson.

En desventaja, la Verdeamarela se fue con todo arriba y entre Endrick y Vinicius fabricaron una gran acción que terminó con el remate de Guilherme Arana que Júnior Alonso despejó casi en la línea. Paraguay logró frenar la andanada brasileña a partir del buen manejo de Miguel Almirón, el cerebro del equipo que llegó a habilitar a Pitta, aunque la definición de taco del único delantero local terminó siendo defectuosa.

Sobre el final de la primera parte, quien metió otro lujo fue Lucas Paquetá, el más claro en Brasil, que la bajó con clase dentro del área, aunque su remate pudo ser desviado en un rival y evitó lo que hubiera sido un verdadero go-

De vuelta del vestuario, Dorival Jr metió cambios y el ingresado João Pedro dejó a Rodrygo quedó

Con golazo de Gómez, la Albirroja superó al impotente Scratch de Dorival Jr en Asunción y sueña con el Mundial.



Brasil quiso, pero no pudo ante el orden de Paraguay.

frente al arco, pero éste la mandó muy arriba. En la réplica, Pitta metió un testazo de emboquillada que salió un poco alto y lo propio hizo luego João Pedro tras centro

de Luiz Henrique. El duelo era de ida y vuelta: en una contra Gómez casi mete el segundo y luego Vinicius probó los buenos reflejos de Fernández.

Los minutos pasaban, la impotencia brasileña crecía y la consecuente victoria guaraní le permite a Alfaro soñar con la posibilidad de dirigir en un nuevo Mundial.

La Venezuela de Batista y el Uruguay de Bielsa, a mano

## No pasaron del cero en Monagas

Venezuela hizo el gasto, pero Uruguay aguantó y bajo la lluvia empataron 0-0 por la jornada 8 de las Eliminatorias en Monagas, donde el combinado de

Romo Rochet Varela Aramburu Osorio Bueno Cáceres Ferraresi Navarro Olaza E. Martínez Cásseres Bello Ugarte J. Martínez B. Rodríguez Segovia Pellistri Olivera Soteldo

M. Araujo

DT: Bielsa

Estadio: Monumental de Maturín. Arbitro: Raphael Claus (Brasil). Cambios: 4m Marichal por Cáceres (U); 46m Merentiel por M. Araujo (U), 53m F. Torres por B. Rodríguez (U), 58m Machís por Bello (V) y Savarino por Segovia (V), 81m Rincón por Cásseres (V), 87m Fonseca por F. Torres (U) y Saracchi por Pellistri (U), 90m Cádiz por Rondón (V).

Rondón

DT: Batista

Marcelo Bielsa quedó en deuda en esta doble fecha luego de acumular dos igualdades sin goles.

En el primer tiempo, el conjunto de Fernando Batista logró un buen circuito de juego en tres cuartos de cancha, donde los uruguayos no podían frenar a Yeferson Soteldo. El primer aviso fue un cabezazo desviado de Rondón,

pero la Celeste respondió con un disparo de Emiliano Martínez que obligó al rebote a Rafael Romo.

En el complemento, la Vinotinto comenzó a empujar, generando un dominio claro y agrandando la figura de Sergio Rochet. Tras alguna polémica en el final, ambos conjuntos se amigaron con la idea de repartir porotos.

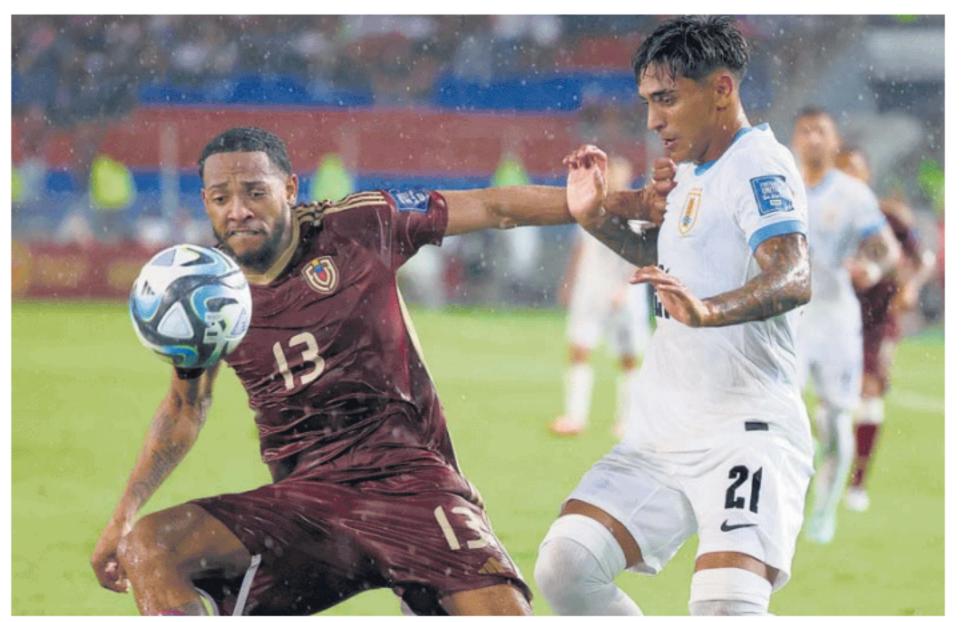

Martínez disputa con Torres bajo la Iluvia.

### posiciones Pte J G F P Gf Gc

| Sele                            | ccion | PIS | J | G |   | Р | GI | GC |
|---------------------------------|-------|-----|---|---|---|---|----|----|
| Arge                            | ntina | 18  | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4  |
| Colo                            | mbia  | 16  | 8 | 4 | 4 | 0 | 9  | 5  |
| Urug                            | uay   | 15  | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5  |
| Ecua                            | dor * | 11  | 8 | 4 | 2 | 2 | 6  | 4  |
| Bras                            | il    | 10  | 8 | 3 | 1 | 4 | 9  | 8  |
| Vene                            | zuela | 10  | 8 | 2 | 4 | 2 | 6  | 7  |
| Para                            | guay  | 9   | 8 | 2 | 3 | 3 | 2  | 3  |
| Boliv                           | ria   | 9   | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Chile                           | •     | 5   | 8 | 1 | 2 | 5 | 4  | 12 |
| Perú                            |       | 3   | 8 | 0 | 3 | 5 | 2  | 10 |
| *Se le descontaron tres puntos. |       |     |   |   |   |   |    |    |

En Chile

#### Batacazo boliviano



Bolivia dio un gran golpe en Santiago y se impuso por 2-1 ante Chile en una victoria histórica ya que llevaba 68 partidos sin ganar de visitante por Eliminatorias. En un estadio con escasa concurrencia, la visita festejó con goles de Algañaraz y Terceros para quedar en repechaje. La polémica vino con el 1-1 parcial de Chile: a los 39, el arquero boliviano Carlos Lampe recibió un pase pero se cayó al piso por lesión y el chileno Eduardo Vargas se llevó la pelota en soledad para marcar, contra lo que dicta el fair play. Finalmente, el karma se lo cobró.

**Ecuador** 

AFP

EFE

#### La primera de Beccacece



Con un gol de Enner Valencia, Ecuador le ganó 1 a 0 a Perú en Quito para que Sebastian Beccacece logre su primera victoria en al frente del Tri que sigue en zona de clasificación directa para el Mundial. Por su parte, la nueva derrota complicó mucho más el futuro del equipo peruano que ocupa el último puesto de la tabla. Valencia, el capitán y máximo goleador histórico de la Selección ecuatoriana, se redimió del penal errado ante Argentina en la Copa América y a los 54 anotó el tanto que le dio el triunfo a los suyos.

#### Por Juan José Panno

- **Emiliano Martinez (5):** James Rodríguez pinchó con clase la pelota en la jugada del gol pero el cabezazo fue casi sobre la misma línea. Era pelota del Dibu pero estaba parado casi en el primer palo y no había modo de llegar. Una parte de la responsabilidad en ese gol es suya. En el penal fue para el lado contrario y sobre la hora tapó lo que pudo ser el tercero de Colombia en un contraataque. Bien con los pies, se bancó la presión de las tribunas sobre todo en el comienzo del partido.
- Gonzalo Montiel (5): Las veces que tuvo enfrente a Luis Díaz se las rebuscó bien. Se ganó la amarilla por eso de dar o intentar dar en un rechazo vehemente. Ofensivamente tuvo apenas un par de apariciones que no aportaron demasiado. Por la amarilla fue reemplazado en el segundo tiempo.
- Cristian Romero (7): El mejor, una vez más. Cerrando hacia cualquiera de los lados, anticipando o metiendo el cuerpo, ganó todas. Bien con la pelota en los pies entregando prolijamente.Un par de pequeños errores en la salida hacia tres cuartos de cancha no empañan su actuación.
- Nicolás Otamendi (6): Se bancó bien a los grandotes colombianos, cruzó un par de veces con acierto cuando quedó como último y tuvo algunas apariciones en ataque como un cabezazo y un remate tapado en el área chica. En el penal no se advierte claramente que haya cometido falta a Muñoz (y por lo tanto no se debió cobrar), aunque se dijera que pudo haberlo enganchado con el pie o con el brazo. Muy raro ese penal.
- Lisandro Martínez (5): Alternó buenas y malas. Metió un par de buenos pases en profundidad cuando pasó la mitad de la cancha y no tuvo dificultades en el mano a mano, pero no pudo con Mosquera que llegaba lanzado en el primer gol de los locales. Como varios de sus compañeros, en una estuvo cerca del gol.
- Rodrigo De Paul (4): Lejos de la dinámica habitual. Un poco porque trató de regular en el calor infernal de Barranquilla y otro poco porque se mostró impreciso en las entregas, algunas de las cuales propiciaron peligrosos contraataques colombianos. En la pelota que le quedó bien para rematar al arco le dio muy mal y se le fue por arriba.
- Leandro Paredes (4): Prolijo pero a una velocidad que no permitía la circulación fluida y el tránsito zonas ofensivas. Tuvo una buena chance para una de sus especialidades que es el remate de media distancia, pero le dio muy mal. Flojito en las jugadas de pelota parada. Tal vez debió haber
- sido reemplazado antes. **Enzo Fernández (5):** Movedizo, voluntarioso, persistente en la marca, pero como sus compañeros de la mitad de la cancha, poco

Cómo rindieron los elegidos por Scaloni ante Colombia

## El uno por uno de la Selección

El mediocampo no funcionó como suele hacerlo y, a partir de ahí, todo se hizo más difícil. Cuti, el mejor del equipo.



Cristian Romero cruza a Jhon Arias. El cordobés volvió a lucirse en el fondo.

productivo para eslabonarse con

los delanteros. ■ Nicolás González (6): Había pasado inadvertido en la primera parte salvo por alguna corrida aislada. Estuvo muy bien en el gol, raído para ver que James Rodriguez metió un mal pase, fuerte para sostener la marca y preciso para definir por entre las piernas del arquero colombiano. Desde el gol, agrandado, mejoró su rendimiento.

Julián Alvarez (6): Con la explosiva mezcla de velocidad, intuición y tenacidad para presionar estuvo muy cerca del gol a los 11 minutos cuando le quitó la pelota a Vargas, pero le quedó incómoda para pegarle desde el costado. Recibió poco de los del medio pero se las arregló para provocar inquietud a los defensores rivales. Entre sus aciertos hay que anotar un gran pase a Lautaro Martínez.

**Lautaro Martínez (5):** Mejor en el primer tiempo que en el segundo, con buenas corridas que pudieron terminar en gol, aunque le faltó tiza en los remates al arco. En la segunda mitad siguió buscando mucho, pero falló en una muy clara cuando enganchó de más y se quedó sin ángulo para el remate en una jugada con mucho

Nico González se pergeñó solito el gol del empate.

olor a gol.

Nahuel Molina (5): Entró en el segundo tiempo, jugó muy abierto buscando profundidad en los ataques de su equipo, pero no hizo mucho más que un par de centros. En la marca, como Montiel, no tuvo inconvenientes pero el partido demandaba un poco más de lo suyo arriba.

EFE

- Marcos Acuña (5): Jugó un rato, la voluntad de siempre, la entrega de siempre y un par de encuentros con los de arriba. Pero no pudo desbordar nunca ni tuvo precisión en los centros.
- Alexis Mas Allister (6): Generó gran expectativas con algunos buenos movimientos y toques de primera apenas entró, pero después fue atrapado por la telaraña colombiana y el barullo que le imprimían al partido con los roces y las demoras insoportables.
- Giovani Lo Celso (-): Jugó muy poquito para ser calificado.
- Paulo Dybala (-): Lo mismo que Lo Celso, entró en un momento en que el partido era pura confusión y no pudo salir de esa tónica. Tuvo una buena aparición por la derecha, con un enganche que desacomodó a su marca pero le pegó muy mal a la pelota y la mandó a santa Marta.

| COLOMBIA - | 2            | ARGENTINA - | 1            |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2          | Vargas       | 崱           | E. Martínez  |
| Š          | Muñoz        | RG          | Montiel      |
| 9          | Mosquera     | ₹           | C. Romero    |
|            | Lucumí       |             | Otamendi     |
|            | Mojica       |             | Li. Martínez |
|            | Ríos         |             | De Paul      |
|            | Lerma        |             | Paredes      |
|            | Arias        |             | E. Fernánde  |
|            | J. Rodríguez |             | N. González  |
|            | L. Díaz      |             | J. Alvarez   |
|            | Durán        |             | La. Martínez |
|            | DT: Lorenzo  |             | DT: Scaloni  |

Estadio: Metropolitano (Barranquilla). Arbitro: Piero Maza (Chile). Goles: 24m Mosquera (C); 47m N.González (A), 56m J. Rodríguez de penal (C). Cambios: 46m Molina por Montiel (A),

63m Acuña por Li. Martínez (A) y Mac Allister por Paredes (A), 74m Lo Celso por De Paul (A), Córdoba por Durán (C) y Castaño por Arias (C), 84m Dybala por E. Fernández (A), 87m Cabal por Mosquera (C) y 91m Portilla por J. Rodríguez (C).

#### Por Daniel Guiñazú

Una sucesión de eventos desfavorables determinó la segunda derrota de la Selección Argentina en lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas y la séptima del ciclo de Lionel Scaloni. El calor irrespirable de Barranquilla (41 grados de sensación térmica a la hora de comienzo del partido) sumado a un piso seco, duro y desparejo, el talento de James Rodríguez de pocas apariciones pero todas determinantes y a un penal muy discutible que le sancionaron en el segundo tiempo a Nicolás Otamendi contra el lateral Daniel Muñoz le dieron forma a un 2-1 en contra que no bajó a la Argentina del primer puesto en la tabla. Y que Colombia celebró como lo que verdaderamente fue: el desquite de la final de la Copa América que hace dos meses perdió en Miami.

Se podía perder y se perdió sin que haya nada para criticar. El equipo de Lionel Scaloni afrontó con su mayor profesionalismo la hoguera del estadio Metropolitano, insoportable hasta para los propios espectadores. Y padeció también un campo de juego preparado para que la pelota no corriese todo lo rápido que necesitaba. Colombia no fue mucho más y el empate debió haber sido el resultado final. En todo caso, el desequilibrio lo marcaron las pinceladas talentosas de James Rodríguez que, cuando se dieron, terminaron volcando el resultado.

James participó de los tres goles del partido: a los 24 minutos del primer tiempo y a la salida de un córner, pinchó una pelota de zurda por encima de un Dibu Martínez demasiado jugado al primer palo y la colocó en la cabeza de Yerson Mosquera que casi debajo del arco anotó el 1 a 0. A los dos minutos de la segunda etapa, dejó corto (raro en él) un pase para Muñoz que interceptó Nicolás González y convirtió en el empate argentino FUTBOL Argentina tuvo todo en contra y cayó en Colombia por Eliminatorias

# Se podía perder y se perdió, nada más que eso

La Selección sufrió el calor barranquillero, las pinceladas de James Rodríguez y, sobre todo, un penal que dejó muchas dudas. Una derrota que no debe dramatizarse.



Brazos en jarra para los jugadores argentinos, que terminaron exhaustos por una temperatura que llegó hasta los 41º de térmica.

tras un pique largo que se llevó a la rastra a Mosquera y una buena definición por entre las piernas del 24 arquero Vargas, Y a los once, le P12 cambió el palo a Dibu y convirtió el penal que VAR mediante le dio la victoria a los colombianos. Intervino poco James, abrumado él también por la alta temperatura. Pero lo poco que hizo fue más importante que lo de ningún otro.

Argentina llegó más en el primer tiempo que en el segundo. Lo hizo a pesar de que los volantes pisaron poco el área colombiana (Leandro Paredes estuvo bien bloqueado) y Julián Alvarez y Lautaro Martínez debieron bajar demasiado a buscar juego. Luego del empate, pareció que el equipo de Scaloni podía imponer superioridad. Pero los ingresos, luego del penal, de Alexis Mac Allister por Paredes y de Gio Lo Celso por un De Paul fastidioso con el calor no ayudaron a iluminar el panorama. Los campeones del mundo y bicampeones de América empujaron pero sin claridad. Colombia, sobre todo en el último cuarto de hora, cortó demasiado el partido y lo demoró todo lo posible. Necesitaba ganar y ganó. Por ventaja mínima. Pero ganó.

Pasó la primera ventana de Eliminatorias del año. Con una victoria y una derrota. La segunda vendrá muy pronto: el 10 de octubre, la Selección visitará a Venezuela y el 15 recibirá a Bolivia, posiblemente en Santiago del Estero. Seguramente con el capitán Lionel Messi en la cancha. No debe entonces dramatizarse la derrota porque no complica nada ni se dio al cabo de una mala actuación. Se podía perder de visitante contra Colombia. Mucho más en medio de una hoguera insufrible de calor y humedad. Y perdió acaso porque le dieron en contra un penal que no fue. Sólo por eso.

oportunidad toda la bronca fue de Argentina aunque, claro, no se puede comparar: la misma escena pero al revés se había dado hace menos de dos meses, en la final de la Copa América de Estados Unidos.

Esta vez le tocó celebrar

a Colombia. Y en esta

Por supuesto, este partido no tuvo la misma trascendencia, y Argentina sigue en lo más alto de la tabla de la Eliminatorias Sudamericanas. Así y todo, no se lo vio con-

forme a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa postpartido: "Antes que nada, felicitamos a Colombia, que ganó. Nosotros hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias. Pudimos ganarlo, además de empatarlo".

Preguntado sobre el penal que James Rodríguez cambió por gol y representó la victoria "Felicitamos a Colombia", dijo Scaloni en Barranquilla

## a palabra de los protagonistas



Scaloni vivió los 90 minutos con intensidad.

está; bienvenido para ellos que se lo han cobrado. Y con respecto al resultado, a veces toca para un lado y otras veces para otro. Pero lo cierto fue que prácticamente no se ha jugado el partido. No sé si le va a gustar a la gente de Colombia que yo hable del calor, preferiría no hablar tanto de eso porque es para los dos; lo que está mal es jugar un partido a esta hora, no me parece sano", remarcó el seleccionador argentino.

de Colombia, señaló: "De la ju-

gada del penal no voy hablar, ya

Por su parte, el mediocampista Leandro Paredes, se refirió a la jugada del penal que terminó inclinando la balanza a favor de los colombianos: "Para mí, dentro

de la cancha, no fue penal. Nico (Otamendi) se tira por delante", arrancó diciendo, y fue más allá con las decisiones del árbitro chileno Piero Maza. "Lo raro es que no haya visto la de Julián", señaló sobre una jugada del primer tiempo que protagonizó el punta del Atlético Madrid con el arquero Camilo Vargas.

Por lo demás, Paredes trató de desdramatizar la derrota. "Es parte del fútbol; no nos gusta el resultado porque jugamos para ganar, pero somos conscientes de que se puede perder. Jugamos contra un gran rival y en una cancha muy difícil", asumió al respecto, pero destacó el nivel de la Selección: "Más allá de la decisión del penal, fue un partido parejo. ¿El calor? No es excusa, aunque no estamos acostumbrados".

#### Por Pablo Amalfitano

El equipo argentino de Copa Davis había llegado a Manchester para jugar, por primera vez en dos años, nada menos que la fase de grupos de las Finales, la instancia que le permitiría soñar con un pasaje directo a la semana final de noviembre en Málaga.

La elite con los 16 mejores del mundo, sin embargo, le dio un baño de realidad a un equipo que, más allá de su conformación compacta con buenas piezas en singles y en dobles, actúa en condiciones desfavorables ante las naciones más destacadas del planeta.

La primera jornada de acción, en la apertura del Grupo D en el AO Arena de la ciudad inglesa, arrojó una dura derrota ante Canadá que, de todas maneras, terminó con un sabor ambigüo. "Si nos tocaba perder, lo ideal era 2-1, por este punto que puede ser importante para lo que queda", remarcó el capitán Guillermo Coria después del triunfo que rescataron los doblistas Andrés Molteni (30°) y Máximo González (34°).

La dupla nacional se impuso 2-6, 6-3 y 6-2 ante Denis Shapovalov y el experimentado –pero lejos de su nivel– Vasek Pospisil y evitó la caída sin triunfos luego de los traspiés de Francisco Cerúndolo (31°) y Sebastián Báez (26°), quienes sucumbieron en sets corridos y de manera respectiva, frente al propio Shapovalov (ex10°) y ante Felix Auger Aliassime (21°; ex6°).

"Podía pasar: sabíamos que iba a ser contra dos buenos jugadores. Shapovalov juega así pero no venía así; demostró un nivel de top 15. Y Auger Aliassime también jugó como suele jugar. Nos ganaron muy bien y aprovecharon mejor las oportunidades; se nos hizo difícil", dijo Coria sobre la actuación de los singlistas.

El capitán sabe mejor que nadie que, en este formato, un punto más puede cambiar la historia hacia adelante en busca de la clasificación a los cuartos de final, instancia a la que avanzarán los dos mejores de cada una de las cuatro zonas. Por eso destacó no haber perdido 3-0. La realidad, no obstante, presenta variadas dificultades para el equipo albiceleste, que por lo pronto estará obligado a ganar este viernes ante Gran Bretaña –tiene a Jack Draper, flamante 20° del mundo y semifinalista del US Open– en la segunda fecha del Grupo D –cerrará su participación el sábado frente a Finlandia-. En su formación no tiene puntos flacos y mantiene la ilusión, pero el panorama se avizora perjudicial.

¿Argentina podía perder? Claro. Está lejos de ser un equipo favorito porque en la elite se juega en condiciones que obligan a la excelencia: superficie dura bajo techo, más allá de que la cancha resultara un poco más lenta de lo

Argentina cayó ante Canadá por la Copa Davis

## Se complica en las instancias finales

La derrota 2-1 en Manchester colocó al equipo de Guillermo Coria ante la obligación de ganar el viernes contra Gran Bretaña.



Guillermo Coria y Fran Cerúndolo, durante la serie ante Canadá.

Prensa AAT

"Si nos tocaba perder, lo ideal era 2-1, por este punto que puede ser importante para lo que queda", remarcó Coria.

que esperaban los argentinos. La decisión del armado titular por parte de Coria, quien podría atravesar su última semana en la capitanía, llamó la atención: con los tres singlistas parejos, se inclinó por Báez por encima de Tomás Etcheverry (34°), el que mejor resultado logró días atrás en el cemento del US Open –llegó hasta la tercera ronda-.

La presencia del número uno del plantel ubicó a Cerúndolo como dos: el formato empareja single 2 con single 2 y single 1 con single 1 -para cerrar, el doble-. Si hubiera entrado Etcheverry se habría medido con Shapovalov y, entonces, Cerúndolo habría quedado cruzado con Auger Aliassime, a quien ya le ganó el año pasado en canchas duras, en el Masters 1000 de Miami. Si bien el resultado aparece sólo en el plano contrafáctico, determinación del capitán despertó sorpresa, amén de la ubicación de los singlistas en el ranking.

"Elegí esta formación por la experiencia de Fran y de Seba, que tienen varias Davis con este formato. Fran como single 2 era duro; habíamos planificado la serie contra Shapovalov; y con Seba buscábamos la resistencia, la solidez de fondo. Felix no venía con buen feeling aunque sabíamos que ambos jugadores, en esta superficie, se mueven como pez en el agua", explicó Coria.

Para Argentina, en un análisis más profundo y abarcativo, el objetivo de volver a clasificarse entre los ocho mejores equipos del mundo tiene una dificultad extra. Los resultados, por lo pronto, están a la vista: apenas ganó tres de los últimos doce partidos en la fase de grupos de las Finales. El dato tras el doble clic es todavía más llamativo: sólo ganó partidos de dobles y acumula ocho caídas al hilo en singles. La última participación había sido en 2022, en Bologna, con derrota en las tres series.

Que Cerúndolo y Báez hayan perdido casi sin atenuantes y que

Argentina quedó diezmada en términos deportivos: siempre debe encarar instancias definitorias en canchas rápidas.

Molteni y González tuviera que esforzarse para rescatar el punto de dobles son hechos que tienen vínculo con un resultado deportivo, pero Argentina está lejos de la vanguardia por otras dos cuestiones de mayor profundidad: la merma en el nivel general en la máxima competencia por equipos en los últimos cuatro años –lleva cinco sin estar entre los ocho mejores – y las circunstancias adversas que se presentan cada vez que protagoniza las instancias finales.

#### El ranking, peor que nunca

Argentina llegó esta semana a Manchester con una simbólica mancha para su rica historia de-

portiva en la Copa Davis: ocupa el puesto 20 en el Ranking de Naciones de la competición, el más bajo en el que haya figurado desde su nacimiento en 2001.

La clasificación mundial que configura la ITF tiene la base de su construcción en el período de los cuatro años más recientes, con un mayor peso en los resultados deportivos más cercanos en el tiempo dentro de ese lapso.

En el caso de Argentina, que nunca apareció tan abajo en la lista de países que juegan la Davis, el ranking está conformado por resultados de las últimas dos capitanías: los últimos dos años de Gastón Gaudio, que cuentan como uno solo por la unificación del año calendario 2020-2021 a raíz de la pandemia –fue el conductor desde 2018-, y los tres que acumula Coria, ambos ciclos ubicados dentro de la gestión de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) bajo el mandato del presidente Agustín Calleri y del vicepresidente Mariano Zabaleta.

#### La superficie, el mayor rival

En agosto de 2018, en la ciudad de Orlando, quedó decretado el histórico cambio de formato de la Copa Davis: en la asamblea general la Federación Internacional de Tenis (ITF) y el Grupo Kosmos, presidido por el futbolista Gerard Piqué, lograron el apoyo necesario entre las federaciones miembro.

A escasos tres meses del inicio del primer ciclo de Calleri, Argentina se inclinó a favor del cambio de formato, con Zabaleta como enviado en la asamblea. La histórica mutación atrajo grandes ingresos por parte de la ITF, un aporte monetario de suma relevancia para el desarrollo del tenis en las federaciones periféricas, pero Argentina quedó diezmada en términos deportivos: más allá de las series mano a mano, como los Qualifiers que otorgan el pase a las Finales, siempre debe encarar instancias definitorias en canchas rápidas que van en contra de su matriz formativa sobre polvo de ladrillo.

"Consultamos de manera democrática a todos los jugadores. La respuesta fue muy amplia para que votáramos el cambio. Fue la única opción; no sé si es la mejor o la peor", le había contado años atrás Zabaleta a este diario, con mirada retrospectiva. Calleri también opinaba sobre aquella postura: "La Copa Davis había perdido interés; ya no era lo mismo y había que innovar. Estamos tranquilos: lo decidieron los jugadores". Los resultados, por el momento, no arrojan satisfacción: Argentina no juega las semifinales desde la edición de 2016, cuando se consagró por única vez en su historia.

pamalfitano@pagina12.com.ar



#### Cultura & Espectáculos

#### TEATRO

Tintas caribeñas Un homenaje en la EMAD

#### CINE

Un nuevo MUBI Fest

#### SERIES

Examinar a Los Soprano

#### Visto & oído

#### Comienza el casting para la serie de Harry Potter

Casi un cuarto de siglo después del inicio de las películas de Harry Potter en base a la saga de J. K. Rowling, el joven aprendiz de mago volverá a tener presencia en la pantalla. Esta vez, a través de HBO, que en estas horas formalizó el llamado para elegir a los actores juveniles que interpretarán a los tres protagonistas en la serie televisiva. La producción anunció en las redes sociales que busca a quienes interpreten a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Son los roles que, respectivamente, tuvieron Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. La búsqueda se circunscribe al Reino Unido e Irlanda y apunta a chicos de entre 9 y 11 años para abril de 2025.









# Noche gaucha

La extensa ceremonia de este año fue un fiel reflejo de la actualidad en la televisión argentina, con un retroceso de la ficción y predominio de formatos de entretenimiento. Muy pocos discursos aludieron la crisis y el preocupante panorama social.













#### Por Emanuel Respighi

La 52<sup>ª</sup> ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro fue el fiel reflejo de la actualidad de la TV argentina. Sin el atractivo discursivo de otras ediciones, apilando docenas de categorías en las que la ficción pasó a ser la hermanita menor de los reality shows, programas de entrenamiento y ciclos periodísticos, la velada que reconoció a lo mejor de la pantalla chica argentina fue una sucesión interminable de premios y exposiciones poco sustanciosas, plagadas de agradecimientos personales e incapaz de ver más allá de los límites televisivos. Fueron más de cuatro horas corriendo con demasiado apuro y mucha desprolijidad. Telefe Noticias fue el gran ganador de la noche, al llevarse el Martín Fierro de Oro. Pero la ceremonia pasará a la historia como la que más discursos se silenciaron o cortaron, con un Santiago del Moro que por momentos pecó de censor, al "pisar" los agradecimientos groseramente para cumplir con un plan imposible.

"Cuando vine, vi un montón de gente pidiendo ayuda en un semáforo o tratando de hacerse un lugar para pasar la noche", señaló Lizy Tagliani.

La ceremonia que premió a las mejores producciones de la TV argentina de 2023 fue la más larga de la historia. Las 37 categorías y los cinco homenajes fueron demasiado para que el reconocimiento a las producciones y protagonistas de la pantalla chica sea además disfrutable para los casi 700 invitados en el Hotel Hilton y los muchos televidentes que siguieron la transmisión desde sus casas.

Telefe, el canal emisor, fue la pantalla más premiada con un total de 14 premios, incluida la estatuilla de oro. Gracias a su último año produciendo y emitiendo ficción, El Trece obtuvo 8 gauchos, seguido por America con 6 galardones. La TV Pública y NetTV obtuvieron un Martín Fierro por pantalla. El Nueve, en tanto, cosechó seis galardones: Noticiero diurno (Telenueve al mediodía, conducido por Marisa Andino y Esteban Mirol); Gastronomía (Qué mañana!, con Mariano Peluffo); Humorístico-Actualidad (Bendita, de la mano de Beto Casella y su panel); Periodístico (Opinión pública), de Romina Manguel; Ficción (Familia de diván, protagonizada por Carola Reyna y Boy Olmi); e Infantil-Juvenil (Alumnitos). Además, hubo

I TELEVISION Los Martín Fierro 2024, un reflejo del momento

## La realidad no interfirió con la autocelebración

En una noche excesiva, Telefe se llevó 14 premios, incluido el Oro. El Nueve cosechó seis estatuillas, incluyendo una de las pocas producciones de ficción en pantalla.



Telenueve al mediodía, galardonado como Noticiero diurno.

un homenaje especial al emblemático Nuevediario.

"El corazón late por 22 años, no por uno. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos toda la vida, por permitirnos llegar a sus vidas",

mi

telefe

agradeció Cristina Pérez -que renunció este año a la conducción de Telefe noticias por ser la pareja de Luis Petri, el ministro de Defensa que dio el presente en la ceremonia- al recibir el Oro. "Dentro de

telefe

Hiltor

todas las deudas que tiene la democracia con nuestra gente, el periodismo también está en deuda. Ojalá que este premio nos ayude a todos los periodistas a estar más cerca de la gente, ahora más que nunca.

ARTÍN 20 ERR**O** 24



Otra que hizo referencia a la actualidad fue la periodista Romina Manguel. La conductora de Opi-

Y hacer un mejor periodismo de

ahora en más", se sumó Roberto

Mayo, director general de noticias

del canal. "Nos obsesiona contar la

vida de la gente que nos ve. Eso ha

sido siempre Telefe: contar la vida

de la gente de la manera más ho-

nesta posible", subrayó Rodolfo Ba-

rili, el actual y solitario conductor

La ceremonia de entrega de los

Martín Fierro 2024 fue una suerte

de autocelebración de la industria.

Consciente de la caída general de

audiencia, en un ecosistema audio-

visual en la que la TV dejó de ser la

gran mayoría, la velada del lunes

por la noche pareció ser la excusa

para que la comunidad televisiva se

refugie sobre sí misma y se acomo-

de codo a codo para reivindicar al

aún medio más popular de la Ar-

gentina. Tal vez por eso fue que, es-

ta vez, no hubo debates ni contra-

puntos entre los discursos ganado-

res como era habitual en entregas

pasadas. Fiel a estos tiempos, todo

fluyó más hacia la emocionalidad

de los ganadores que a la actualidad

política y social. Los Martín Fierro

2024 parecieron sellar la grieta. Al

de Telefe noticias.

Sin debates ni

contrapuntos



El equipo de Bendita, Fierro en Humorístico-Actualidad.

nión pública, el periodístico de El Nueve que se llevó el Martin Fierro como mejor periodístico, les hizo un pedido a sus colegas. "No nos dejemos doblegar. Los que comenzamos en los noventa, pasamos por el menemismo, 2001, vivimos el macrismo, vivimos el kirchnerismo y acá estamos. Anarcocapitalismo: no te tenemos miedo", subrayó. Esa fue la única mención directa al gobierno nacional en los más de cuarenta discursos de la noche.

#### Por la cultura nacional y la ficción en TV

La defensa de la cultura nacional y la necesidad de que haya ficción en la TV argentina sí tuvieron una presencia mayor en la ceremonia. El primer discurso que trascendió los agradecimientos profesionales y las dedicaciones personales llegó llegó pasados los 40 minutos de comenzada la velada. Fue cuando Luciano Cáceres, elegido como mejor actor de reparto por su trabajo en Buenos chicos, defendió la inversión cultural. "Ojalá vuelva la ficción a la TV abierta de Argentina. La cultura no es un gasto, señores", señaló, corto pero contundente. En la misma línea, Florencia Peña (Got Talent Argentina) agradeció "por el arte, porque entendamos que tenemos que invertir en cultura". El actor Federico D'Elía, ganador del Martin Fierro como protagonista por su papel en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, pidió "porque el año próximo haya mucho más actores por acá", porque "si esto sigue así van a tener que premiar a los actores turcos y eso no está bueno".

Entre los premiados, se destacó que Familia de diván (El Nueve) haya ganado como mejor ficción del 2023, aún cuando la mayoría de los premios en ese rubro fueron para la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza y para Buenos chicos, la última ficción nacional de la TV abierta argentina. Entre los noticieros, Telefe noticias se impuso como mejor informativo central (y se llevó el Oro), mientras que Telenueve al mediodía fue elegido como el "mejor noticiero diurno". A su vez, Bendita ganó comejor programa mo humorístico/de actualidad, Qué mañana! se impuso en la categoría gastronomía, Del Moro como mejor conductor y Gran hermano en el rubro reality show. Además, hubo un inexplicable premio denominado "Minuto de oro", que ganó Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, porque la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense alcanzó el share más alto de la TV argentina en 2023.

#### **Cinco reconocimientos** especiales

Entre la sucesión de premios, los apurados discursos de los ganado-



El festejo del equipo de Telefe Noticias al recibir el Oro.

Trabajar en *Nuevediario* fue impresionante. Nunca serví más a la sociedad como desde ese programa", recordó Silvia Fernández Barrios.

res y los anuncios de programación de Telefe (con un sketch se anunció el debut de Susana Giménez para el domingo a las 22, y se confirmó que Gran Hermano regresará con una nueva edición en diciembre), hubo cinco reconocimientos a lo largo de la ceremonia. El primero fue para los cuarenta años del debut de Nueve-

diario, el clásico noticiero del viejo Canal 9 que marcó toda una época en la TV argentina, con un formato que renovó al género a fuerza de información dura y pura pero también de contar historias que generaban el asombro de los argentinos, siguiendo a deportistas argentinos o tras la búsqueda obsesiva de extraterrestres a cargo de

telefe MARTÍN 20 FIERRO 24 RTÍN 20 RRO 24 Hilton mi ni 0 telefe Hilton mi 🗪 🗪 ARTÍN 20 IERRO 24 Hilton mi

Boy Olmi y Carola Reyna, premiados por Familia de diván.

José de Zer y su camarógrafo "Chango".

"Trabajar en Nuevediario fue impresionante. Nunca serví más a la sociedad como desde ese programa. Encontrábamos la gente, buscábamos los remedios que necesitaban, los marcapasos, estábamos ahí de verdad", recordó Silvia Fernández Barrios. "Nuevediario fue la génesis de un formato de noticiero, un adelantado, donde había noticias nacionales, internacionales y también la búsqueda de extraterrestres y muchos móviles y notas", se sumó Claudio Rígoli. "Esto no hubiera sido posible sin un conductor como Horacio Larrosa y un hombre que está en el panteón de la TV como Alejandro Romay", agregó Guillermo Andino.

El segundo reconocimiento de la noche fue para Cris Morena, la actriz, productora, conductora y productora de éxitos televisivos como Amigos son los amigos, Jugate conmigo, Chiquititas, Verano del 98, Rebelde way, Floricienta, Alma pirata, Amor mío, Casi angeles, Aliados, y que acaba de estrenar Margarita en Max y que pronto se verá por Telefe. Su hijo, Tomás Yankelevich, la presentó con un emotivo discurso. "Cris Morena, mamita de mi corazón, con el pecho inflado de orgullo, te invito a subir al escenario a recibir el premio Martín Fierro a la trayectoria", la convocó el también productor. "Este premio me honra a mí y a mi público argentino y del mundo. En estos 35 años apostaron por mí siempre, con alegría y mucha entrega. Los honro a todos", agradeció la homenajeada y alma mater de muchos artistas jovenes.

El tercer reconocimiento fue para Adrián Suar, actor, productor y director artístico, que a lo largo de 30 años de Polka revolucionó la ficción local desde la producción independiente con éxitos como Gasoleros, Poliladron, Socias, Verdad Consecuencia, El puntero, Son de fierro, Esperanza mía, Muje-

res asesinas, Locas de amor, Sos mi vida, Padre Coraje y Son amores, entre otras ficciones. "Hicimos 24 más de 80 ficciones. Muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Hicimos muchas cosas. Hoy Polka está en un compás de espera, que espero que retorne pronto. Más que productor, yo me considero un hacedor. He hecho cosas buenas, cosas malas, me equivoqué y me volví a parar", reconoció al recibir la estatuilla en manos de Darío Turovelzky, ex CEO de Telefe y actual ejecutivo de Paramount. "Todos los que estamos acá amamos la TV, que somos todos: los programas chicos, los grandes, los noticieros, los programas de espectáculos, los big shows. Pero este año le está faltando la frutilla a la torta: falta la ficción, faltan los actores", se lamentó Suar.

Además, hubo otros dos homenajes. Por un lado se reconoció a la trayectoria del periodista Carlos Montero, que en 1966 creó Telenoche, el noticiero pionero de la TV argentina y que desde Canal 13 y con con el tiempo se convirtió en un clásico. El otro reconocimiento fue para los 35 años de *Pasión de Sá*bado, el ciclo ómnibus dedicado a la cumbia y la música tropical que aún se puede ver por América. "Gracias a todos los que hacen posible este show. A todo el público que nos acompaña por todo el país", dijo sobre el escenario Marcela Baños, conductora del ciclo.

Tras casi cuatro hora su media de ceremonia y premios para todos los gustos, la 52 edición de los premios Martín Fierro a la TV argentina

"Que el año próximo haya muchos más actores, porque si esto sigue así van a tener que premiar a los actores turcos", apuntó Federico D'Elía.

pasó adecuándose a los nuevos consumos y a las restricciones presupuestarias, con categorías cada vez menos destinadas a la ficción y más a la actualidad y reality y big shows. Lo que nunca cambia es el premio a Mirtha Legrand, que esta vez subió al escenario para recibir la estatuilla por La noche de Mirtha, que ganó en el rubro Interés general. "Cada año pienso que es el útimo y sigo viniendo y sigo estando aquí. Trabajo porque me gusta, me da placer, digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca. Siempre pienso hasta cuándo estaré aquí, soy una mujer muy mayor y sin embargo acá estoy. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes, siempre", afirmó la diva que a los 97 años sigue siendo fiel representante de la TV argentina.

Por L. G.

En el marco de la XIX Cumbre de la Francofonía que tendrá lugar en Villers-Cotterêts (Francia), el Institut Français d'Argentine (IFA) presenta Tintas caribeñas, un espacio pensado para descubrir la diversidad de la creación teatral caribeña contemporánea, su universo y sus temáticas. El ciclo se desplegará hasta el 14 de septiembre en tres sedes: el Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815), el Teatro Argentino de La Plata (Av. 51, entre 9 y 10) y la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946). Se podrá disfrutar de toda la programación con entrada libre y gratuita.

Philippe Ariagno es agregado cultural de Francia en Buenos Aires, coordinador del ciclo Tintas caribeñas" y responsable del programa Antena Regional de Artes Escénicas en América del Sur perteneciente al IFA. "La Cumbre de la Francofonía siempre fue un evento muy importante en Francia y a nivel global, porque incluye a todos los países que hablan o escriben en francés. Tintas caribeñas es una prolongación de un proyecto anterior, Tintas frescas, que apoya la traducción, edición y difusión de textos de dramaturgos contemporáneos en lengua francófona", cuenta Ariagno a Páginal 12.

La idea de poner el foco en las dramaturgias del Caribe apareció a raíz del registro de ciertos parentescos y resonancias con los abordajes propios de la región sudamericana. "Son textos menos conocidos aunque se trata de personas que escriben en francés y en países totalmente diferentes como Haití, Martinica y Guayana Francesa. Hay una generación de autores muy buenos, con temáticas políticas y poéticas, en ámbitos muy especiales para convivir, donde aparecen con fuerza los elementos climáticos y también cierta violencia -dice-. Hacer conocer esta literatura contemporánea aquí nos pareció interesante porque Argentina y los países de América del Sur están TEATRO Tintas caribeñas, con entrada libre y gratuita

## En busca de otras dramaturgias

Dos dramaturgas y un joven autor llegaron a la Argentina para presentar sus obras en tres sedes locales.

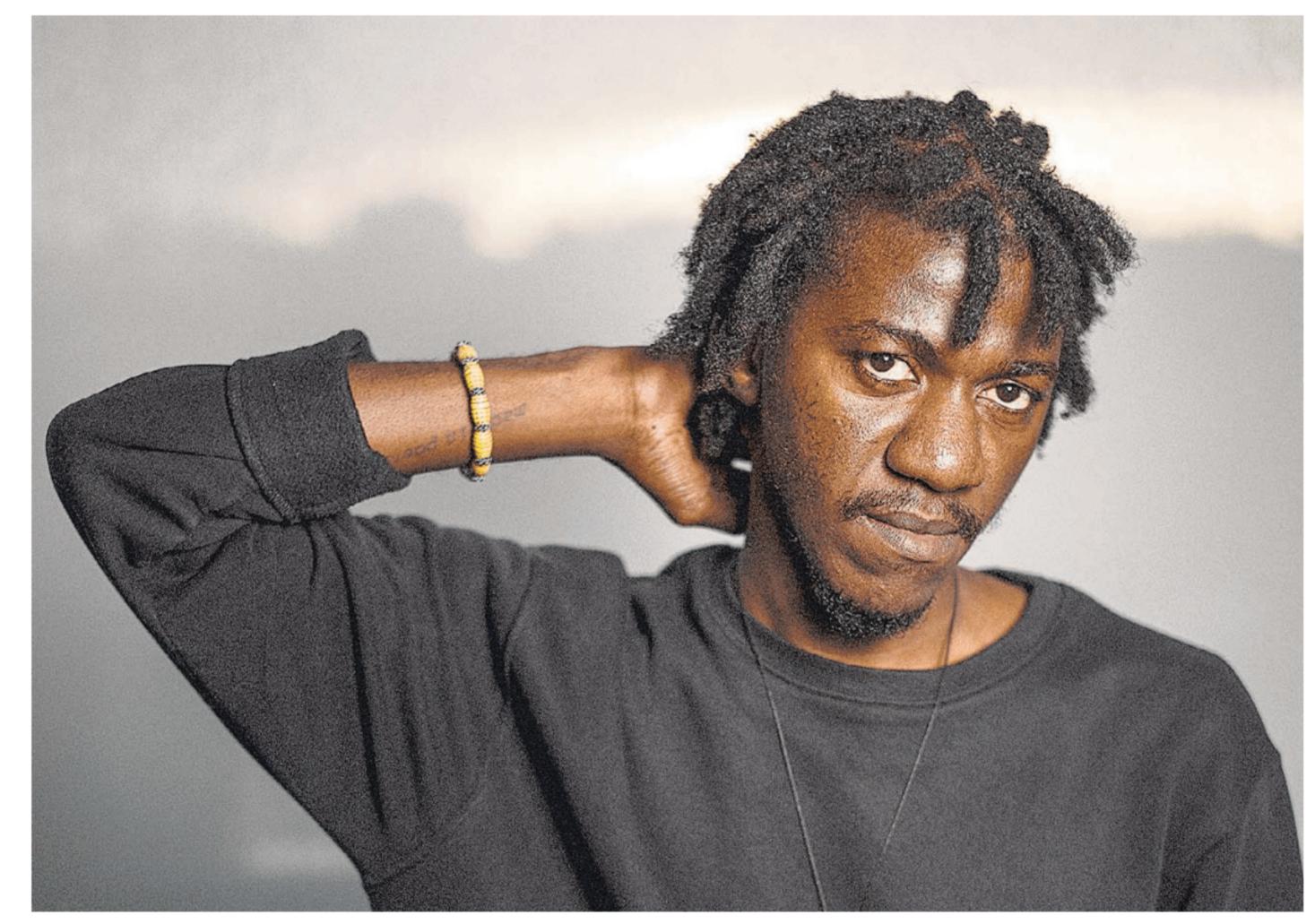

Jean d'Amérique (Haití) presentará La catedral de los cerdos.

más cerca del Caribe que Francia entonces hay ciertas resonancias".

El francés explica que se propusieron establecer un equilibrio entre hombres y mujeres, por lo tanto, dos dramaturgas y un joven autor viajarán al país para presentar sus obras, que serán exhibidas a través de lecturas dramatizadas en español por elencos argentinos. La catedral de los cerdos, de Jean d'Amérique (Haití),

es quizás la obra más poética de la grilla y podrá verse hoy a las 20 en la sala Luisa Vehil del TNC y el viernes 13 a las 20 en la sala Tacec del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de Ariel Bar On. Ariagno adelanta que se trata de "un texto sin puntuación que es prácticamente una sola palabra y cuenta la historia de un poeta que le escribe a su amante desde la cárcel, mientras afuera hay una revuelta popular contra la corrupción, el hambre y la violencia", uno de los ejes que atraviesa todas las obras. En su texto, el haitiano reflexiona sobre las democracias que están en peligro, las amenazas hacia la libertad de expresión y la hipocresía de la Iglesia, entre otras cuestiones.

Ciclones, de Daniely Francisque (Martinica), explora otro tipo de violencia: la violencia íntima entre dos personas. "Una mujer toca la puerta de otra durante un ciclón. Leyna se atrincheró en esa casa y no quiere salir, tiene la intención de aislarse del mundo, pero esta joven que toca a su puerta la confronta con un secreto familiar muy pesado. Una quiere conocer la realidad y

la otra prefiere no saber. Hay una tensión muy fuerte y lo interesante es ese diálogo entre los elementos de una catástrofe natural que puede romper todo y el ciclón interior de cada uno". Ariagno comenta que esta pieza tiene absurdo pero no está exenta de humor. Con dirección de Monina Bonelli, la lectura pública será el sábado próximo a las 19 en La Plata.

Emmelyne Octavie (Guayana

Francesa) llega con Embarque Inmediato, una obra sobre el tráfico de drogas que involucra a un profesor de teatro que entrena a futuros viajantes. La lectura en español a cargo del Grupo Patos (con dirección de Beatriz Catani, Germán Retola y Juan Manuel Unzaga) podrá verse mañnaa a las 19 en la Alianza y el sábado 14 a las 21 en La Plata, mientras que el viernes 13 a las 10.30 en la sala Piazzola y el sábado 14 a las 16.30 en la sala Tacec habrá una lectura en francés a cargo del elenco amateur de la Universidad Nacional de La Plata con el acompañamiento de Cristian Drut. "Esta obra plantea una situación absurda pero aborda temas como la pobreza, la violencia y la miseria social. Y hay otro elemento que es interesante: todas están escritas en francés pero también tienen muchas expresiones criollas propias del Caribe. Estas dramaturgias tienen esa especificidad y enriquecen la lengua francesa con su terminología, le imprimen una gran fuerza".

Las obras de autores francófonos son exhibidas a través de lecturas interpretadas en español por elencos argentinos.

Durante esta semana también habrá varias mesas redondas que abordarán las especificidades de los imaginarios francófonos caribeños, los diálogos con la dramaturgia argentina y los desafíos de la traducción teatral, entre otros ejes temáticos.

La programación completa está disponible en ifargentine.com.ar. Actividades gratuitas con reserva previa el mismo día de la función en Alternativa Teatral.

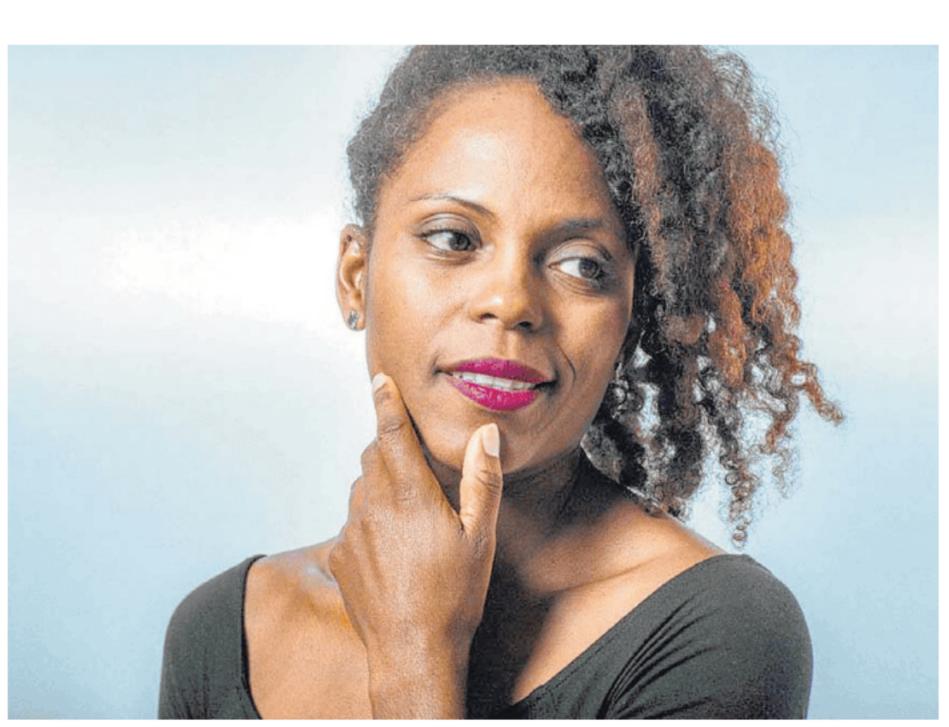

Daniely Francisque (Martinica) trajo su obra Ciclones.

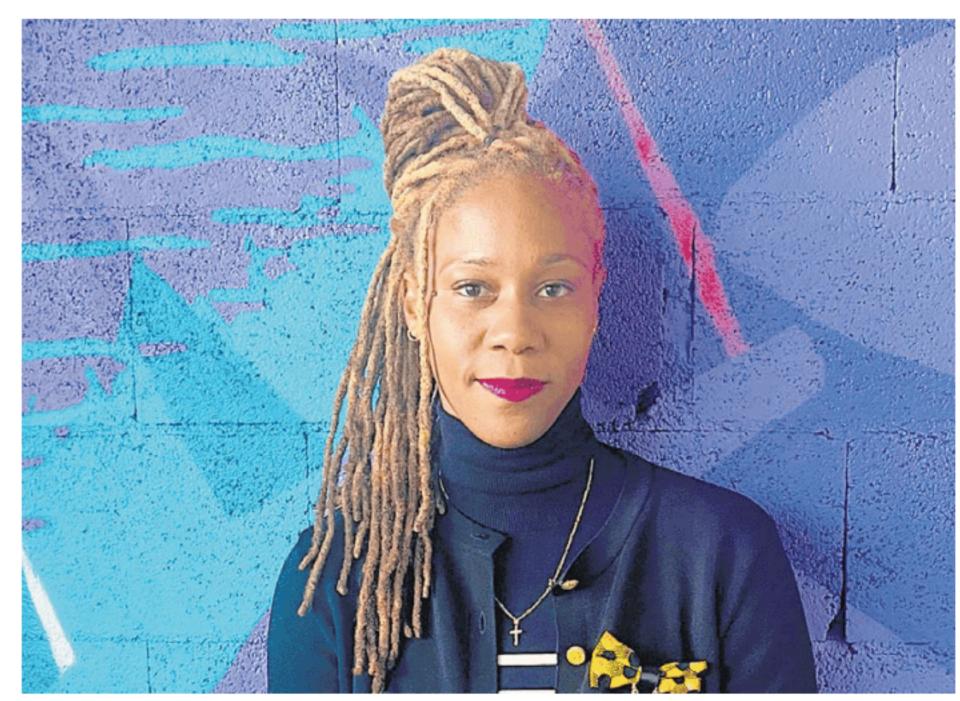

Emmelyne Octavie (Guayana Francesa) llega con Embarque inmediato.

#### Por Laura Gómez

Hoy se celebrará en la Sede Jufré de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) la Designación de Nombres de Salas y Espacios de la institución en honor a lxs trabajadorxs que por allí pasaron. Los nombres fueron elegidos por toda la comunidad educativa como un modo de homenajear a las y los docentes que a lo largo de su trayectoria profesional entregaron su trabajo creativo y se convirtieron en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. La inauguración se llevará a cabo a las 18.30 en Jufré 141/143.

La sede llevará el nombre de Rubens Correa, uno de los referentes fundamentales del teatro nacional. Actor, director y docente, se formó en el grupo independiente Nuevo Teatro y recorrió diversos países de América y Europa con sus obras. Tuvo un rol clave en uno de los movimientos más emblemáticos de la resistencia cultural argentina: el ciclo Teatro Abierto. Además, participó en el proyecto del Teatro de la Campana, se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y, más tarde, también como director del Teatro Nacional Cervantes. En todos esos espacios sigue siendo recordado y valorado por su labor en la gestión cultural.

En relación a este reconocimiento, Correa la dijo a **Páginal 12**: "Me parece hermoso. No puedo dejar de recordar que empecé a hacer teatro a los 19 años, entonces pienso que los muchachos que van a ir a inscribirse ahora tendrán más o menos esa misma edad porque, por lo general, uno se anota al terminar el secundario. Me remonta a esa época y me resulta muy agradable la idea de que pregunten por

"Es muy agradable la idea de que pregunten por ese nombre cuando vayan a inscribirse, que quieran saber por qué está ahí ese nombre."

ese nombre cuando vayan a inscribirse, que quieran saber por qué está ahí ese nombre". Correa celebra también la idea de bautizar cada espacio con los nombres de lxs trabajadorxs que pasaron por la institución.

El director suele definirse como un trabajador de la cultura y esa es una de sus características más distintivas. "Siempre me Salas y espacios de la sede Jufré de la EMAD llevarán nombres de docentes

# Un reconocimiento al trabajo por la cultura

La sede ahora se llamará Rubens Correa. Carlos Carreti, Liliana Atkins, Andrés Bazzalo, Maiamar Abrodos, Jorge Merzari, Daniel Prieto, Ricardo Santillán Güemes y Jorge de Lasaletta también serán homenajeados.

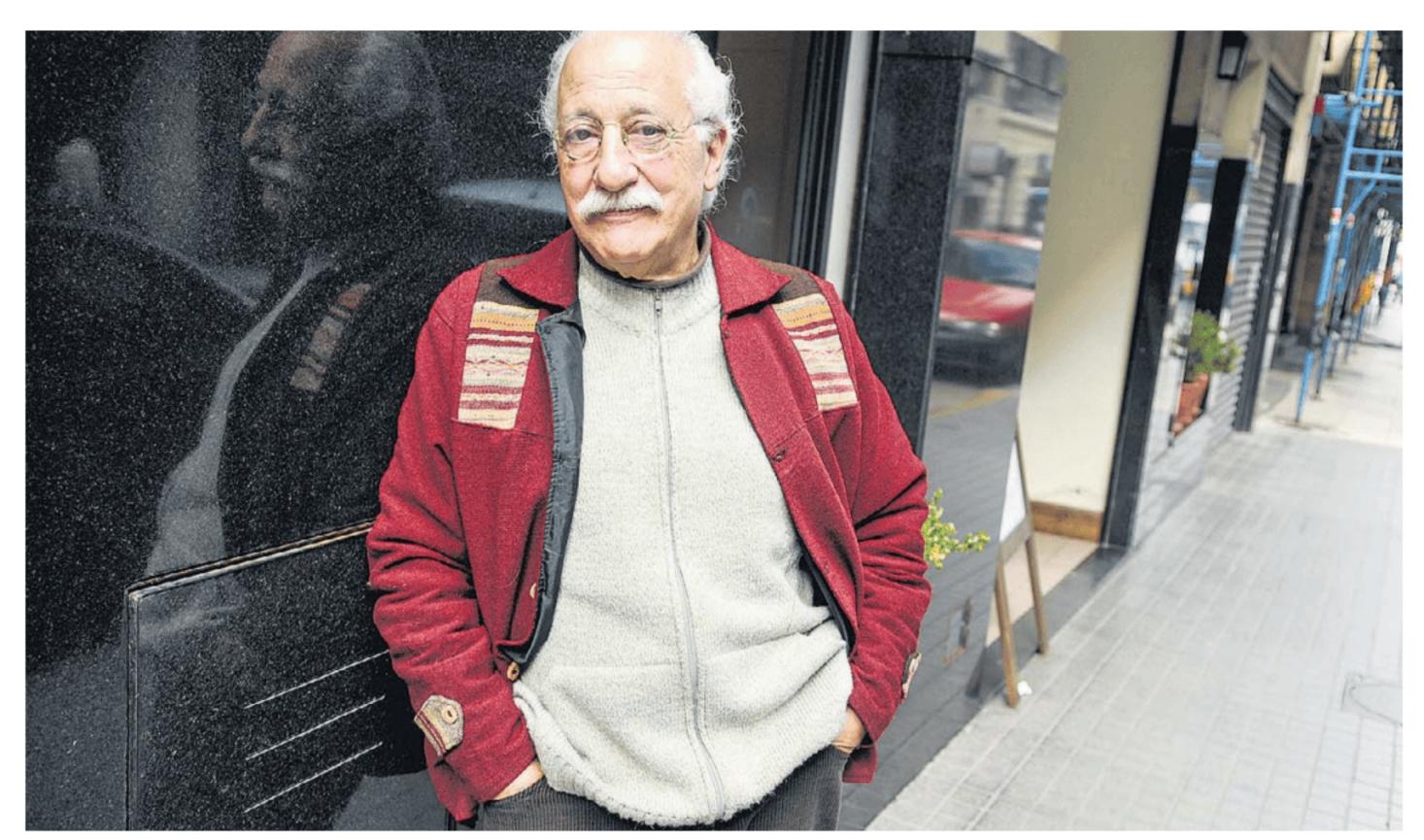

Correa fue director del Instituto Nacional del Teatro y del Cervantes.

Sandra Cartasso

pareció que yo era un trabajador de la cultura, referido a una parte de la cultura que es el teatro y en nuestro país es muy importante. Acá el teatro ha tenido muchas páginas importantes, desde Teatro Abierto para adelante y para atrás. El teatro independiente es un invento argentino que después se extendió a otros lugares de América. Yo era bastante amigo de Enrique Buenaventura, dramaturgo y director colombiano, y él siempre decía que llegó a Buenos Aires en un barco como marinero: acá se enteró de que existía el teatro independiente, de alguna manera se llevó esa idea de los grupos independientes a Colombia y empezó a ponerlo en práctica allá. Tenemos una historia teatral muy rica, muy creativa, y también tenemos hermosos actores y actrices". Al mismo tiempo, señala cierta preocupación ante lo que identifica como "un exceso de unipersonales" en la cartelera, porque son "más narración que teatro".

A modo de balance personal, Correa confiesa: "Creo que tuve mucha suerte en mi vida, me considero una persona afortunada. En Nuevo Teatro aprendí todo –recuerda–. El primer trabajo que me dio Pedro Asquini consistía en organizar el trabajo de todos mis compañeros, así que me abrió una puerta impresionante a lo que después fue la gestión. Aquel teatro independiente de los grupos estables numerosos se autogestionaba, era

mucha gente que había que organizar y a mí me sirvió mucho esa experiencia". En relación a la situación actual que atraviesa la cultura opina que "está difícil" y agrega: "Este gobierno me parece una desgracia que nos ocurrió. Supongo que hay gente que está de acuerdo y lo ve bien, pero a mí me cuesta mucho ver algo bueno. El Presidente es un hombre con poco vuelo y poca imaginación, por lo tanto, nos va a costar salir de esta situación".

La terraza de la sede llevará el nombre Carlos Carreti, la bede-

"Tenemos una historia muy rica. El teatro independiente es un invento argentino que se extendió a otros lugares de América."

lía será bautizada como Liliana Atkins, la biblioteca se llamará Andrés Bazzalo, la sala del 1° piso será de ahora en más Maiamar Abrodos, el Salón de Usos Múltiples llevará el nombre de Jorge Merzari, la sala de PB será Daniel Prieto, el aula-patio será bautizada como Ricardo Santillán Güemes y la sala del 2° piso se llamará Jorge de Lasaletta.



#### Por Ezequiel Boetti

Las plataformas de streaming no se llevan muy bien con las salas. Basta recordar, por ejemplo, que los principales complejos de exhibición no proyectaron Argentina, 1985 porque desembarcaría en Prime Video antes de los 45 días de exclusividad mínima que requieren. O, también, los estrenos casi testimoniales que propone Netflix y que tienen más que ver con los requisitos para aplicar a los premios de la industria antes que con un modelo de negocios. Pero Mubi rompe con este esquema al considerar al cine no como enemigo ni competencia, sino como un aliado dotado con la virtud de la visibilidad y con el que es posible complementarse. Tanto apuestan a la complementación, que hasta organizaron su propio festival de cine. Es así que desde mañana hasta el 15 de septiembre el Cine Arte Cacodelphia albergará las 34 proyecciones de los 20 títulos de su catálogo que integran la segunda edición del Mubi Fest. Las entradas están a la venta en Mubifest.com.

"Creo que tenemos varios diferenciadores", afirma a **Páginal 12** la directora de Marketing para Latinoamérica de Mubi, Sandra Gómez. "Somos una plataforma un poco más centrada en el cine y no tenemos un algoritmo, es decir, hay personas seleccionando cada una de las películas. Y consideramos que la conversación sobre el cine va más allá de las salas o las plataformas, así que nos importa pensar las películas desde otros lugares. Para eso tenemos un ecosistema que incluye una revista, Notebook, un podcast y distribución en salas de los títulos que tenemos los derechos", cuenta, y destaca que el público argentino, a diferencia del de otros países, es de todas las edades: "Hay uno si se quiere común al resto del mundo, como jóvenes o muy fans de Mubi, pero acá hay otro altamente educado, de gran tradición ÿ gusto cul- de la función no es motivo para

El Mubi Fest comenzará mañana

# La plataforma que tiene su propio festival

El Cine Arte Cacodelphia, con sus tres salas en el centro porteño, albergará las 34 proyecciones de los 20 títulos del catálogo de Mubi que integran la segunda edición.



La sustancia, de Nicole Fargeat y con Demi Moore, tendrá a su cargo la apertura.

que prueba un producto que, basado en la división celular, promete crear un alter ego más joven de quien lo pruebe.

La ganadora del premio a Mejor Guion del Festival de Cannes, donde dividió aguas entre la prensa especializada, tendrá a su cargo la apertura, pautada para este jueves a las 21. Que las entradas estén agotadas días antes

od y el puñado de películas europeas apuntadas a un público (muy) adulto.

Los 20 mil espectadores de Aftersun, de Charlotte Wells, en 2023, o los 75 mil de Días perfectos, de Wim Wenders, en los primeros meses de este año son la muestra más cabal de que el camino es correcto. Dado que hubo varias semanas en las que coincidieron en salas y en streaming sin que incidiera en la performance en boleterías, es también una refutación de la idea de que cine y plataformas son, como sí deberían ser Iglesia y Estado, asuntos separados.

Los resultados en taquilla fueron "una gran sorpresa que superó nuestras expectativas; este tipo de éxitos suma mucho para continuar con la vida de la película en la plataforma", dice Gómez, y agrega: "En Latinoamérica hay una avidez por este tipo experiencias con una curaduría. Tratamos de que cada película tenga un cuidado muy especial y que cada evento que organizamos tenga un sentido local. Y creo que el público recibe eso como la posibilidad de tener un espacio de pertenencia".

Se va la segunda

La primera edición tuvo siete películas en una sala. Ahora serán 20 que se verán en 34 proyecciones distribuidas en las tres salas del complejo ubicado a pasitos del Obelisco.

"Creo que el objetivo de este año pasa por consolidarnos. La primera vez fue entender cuáles son los públicos para un evento la posterior con sus respectivos di-

ter, Milán, Santiago de Chile y San Pablo.

La selección incluye preestrenos (Dahomey, de Mati Diop; Motel Destino, de Karim Aïnouz), películas con paso previo por la plataforma (Drive My Car y Evil Does Not Exist, de Ryusuke Hamaguchi; la mencionada Días perfectos; Titane, de Julia Ducournau y ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2021) y clásicos de directores de la talla de Andrei Tarkovsky (El sacrificio), Aki Kaurismäki (Ariel, La chica de la fábrica de fósforos), David Lynch (Mulholland Drive), Park Chan-wook (Oldboy), Wong Kar Wai (Fallen Angels) y Wim Wenders (Paris, Texas).

Una programación que funciona como una síntesis de las patas curatoriales sobre las que se apoya Mubi. "La idea es mostrar una suerte de panorama de lo que tenemos o vamos a tener próximamente. El espíritu de la curaduría tiene que ver con que haya creadores detrás de las películas", afirma.

Y está, claro, el cine latinoamericano en general (Casa Roshell, de la chilena Camila José Donoso) y el argentino en particular. La representación local incluye una masterclass con Laura Citarella sobre guion (será el viernes a las 18) y las proyecciones de La práctica (el mismo día a las 20) y Los delincuentes (el sábado a las 17.20) acompañadas de una char-

La selección incluye preestrenos, películas con paso previo por la plataforma y clásicos de prestigiosos directores.

"Tratamos de que cada película tenga un cuidado muy especial y que cada evento que organizamos tenga un sentido local." Sandra Gómez

tural que responde muy bien a nuestras propuestas".

El catálogo de la plataforma se nutre de títulos de un espectro cada vez más amplio, desde pequeñas joyas de escasa circulación hasta otros que vienen precedidos de premios y con actores de renombre a la cabeza del afiche. Tal es el caso de La sustancia, de Nicole Fargeat y con Demi Moore en la piel de una actriz

la tristeza ni la bronca, ya que La sustancia tendrá su estreno comercial la semana que viene.

La asociación de Mubi con distribuidoras locales para lanzamientos puntuales en pantalla grande no es nueva. Al contrario, es una sana costumbre adoptada unos años atrás que suma diversidad y calidad a una oferta casi siempre monopolizada por superproducciones de Hollywode este tipo, cuántas películas programar y por cuántos días extender el evento. Conservamos varias cosas del primer año, pero ahora es una versión mejorada y más completa que nos permite recibir más espectadores y que puedan pasar de función en función o ir a alguna de las charlas", dice acerca de una iniciativa que se replica en Bogotá, Chicago, Ciudad de México, Estambul, Manches-

rectores, Martín Rejtman y Rodrigo Moreno. El responsable de Silvia Prieto también exhibirá la flamante El repartidor está en camino, que se sumerge en el universo laboral de los deliverys de aplicaciones durante la pandemia, mientras que Francisco Lezama traerá Un movimiento extraño, ganadora del Oso de Oro al mejor cortometraje en el último Festival de Berlín.

"Recordar es la forma más

pobre de conversación".

Tony Soprano dixit. La frase perte-

nece a la temporada final de Los

Soprano, cuando la entrega creada

por David Chase ya era considera-

da una bisagra en la industria tele-

visiva, pero aún le faltaba para eri-

girse en el tótem cultural de este

tiempo. Y ahora es su creador el

que se somete a una plática que

busca eludir la nostalgia facilona.

De eso se trata, en definitiva, Uno

de los nuestros: David Chase y Los

Soprano (ya disponible en Max).

"Sabía que iba a ser un documental

sobre Los Soprano, pero no sabía

que iba a ser sobre mí", se sincera

Chase frente a Alex Gibney, el di-

rector de la docuserie de dos episo-

dios suculentos. Más allá de ese

confesionario, la realización se apo-

ya con imágenes de archivo inédi-

tas, y la palabra de gran parte del

elenco de la ficción que, al menos

en un comienzo, se veía como una

Buena parte de la realización su-

cede en este set que calca el con-

sultorio donde se atendía el mafio-

so con ataques de pánico interpre-

tado por James Gandolfini. No será

el único juego de espejos al que se

somete Chase, muy consciente de

que entre 1999 y 2007 llevó a cabo

la creación de su vida. Si durante la

primera hora el guionista explora

su arcón personal, la segunda parte

encuentra sentido a partir del feed-

back entre el guionista con su musa

ítaloamericana... y el resultado de

esa combustión. "Son Tony, Da-

vid y Jim, hay algo en ese proceso

en el que me quería meter más y

más profundo a medida que entré

en ese territorio", asegura Gibney

en una conferencia de prensa de la

so de simpatía, Chase acepta el

convite de la propuesta. Sincerici-

da y dueño de un humor podrido,

el ideólogo de Los Soprano habla de

la conflictiva relación con su pro-

pia madre y destripa el negocio de

la televisión desde adentro en una

conversación siempre filosa. "Hubo

Sin ser verborrágico ni un paraí-

que participó Páginal 12.

versión oscura de Analízame.

## Charla en el consultorio de la doctora Melfi

El creador de la emblemática ficción de HBO se somete a un viaje exploratorio sobre su máxima creación y su identidad, con material de archivo inédito y entrevistas al elenco.



En la docuserie, el showrunner evoca los fantasmas de Los Soprano.

#### −¿Qué fue lo que más le llamó la atención de David Chase?

-Su honestidad y una extraña combinación de una visión muy oscura del mundo. Su humor es absolutamente desgarrador. Hay momentos en los que simplemente se derrumba de risa. Entra en un territorio que es ambas cosas y es terriblemente divertido. Es alguien que está dispuesto a aceptar la contradicción. Por ello es que resulta tan interesante la charla y él como

mática apertura en la que David Chase aparece como copiloto de Tony Soprano. Podría ser algo superfluo, pero parece haber motivo para esa elección. ¿Podría explicarlo?

-Está en el asiento de acompañante, para ser exactos. Claramente observa lo que está pasando, pero también está interactuando. Pudimos conectar la mirada de Jim con la de David. No está en el asiento del conductor pero bien podría estarlo, porque es el hombre detrás del conductor. David Chase es quien le dio sentido al concepto de showrunner. El tipo siempre estaba detrás o al lado del conductor, siempre observando lo que hacían los demás. También me parecía muy importante poner a David en Nueva Jersey y filmarlo allí a medida que pasábamos. De hecho, hay una breve toma del cine al que David solía ir cuando era niño, la sala donde se formó. Fue una forma de poner al creador en el mismo lugar que sus propias creaciones.

#### -¿Por qué cree que Los Soprano trascendieron generaciones y las clasificaciones?

-Hay algo duradero porque los creadores se permitieron ir a lugares muy profundos, evocaron emociones que pudieron manifestarse de manera muy veraz a través de los

personajes, y creo que esa es una de las cosas que la gente tanto aprecia de la serie, tanto en aquel entonces como en la actualidad.

#### -¿Qué aprendió en el proceso del documental? ¿Algo insospechado que se fue del libreto?

-Sabía lo que no quería hacer. Es decir, una especie de película promocional sobre Los Sopranos. Recordá este episodio, pasemos a tal escena, tengamos una entrevista con este actor sobre lo genial que

"El humor de David es absolutamente

desgarrador. Hay momentos en los que

simplemente se derrumba de risa."

mente apoyarme en algunas de las entrevistas que Jim había hecho. Y para asegurarse de que su voz estuviera presente porque había algo inquietante en esa relación tripartita entre Jim, Tony y David. Eso fue muy conmovedor e inesperado, no era algo que supiera al principio. Cuando vi esas imágenes del funeral, David se refiere a esas tres personas, y está hablando de él, Jim y Tony. Ahí fue que supe hacia donde debía ir el trabajo.

"Chase está dispuesto a aceptar la contradicción. Por ello es que resulta tan interesante la charla y él como persona."

un momento muy peligroso en que David amenazó con abandonar la entrevista y no volver. Eso ciertamente me llamó la atención. Yo estaba mirando a mi productor, con los nervios de punta. Reunimos los recursos para reconstruir el set y, de repente, nuestro personaje principal estaba a punto de irse y no regresar, así que eso fue especial. Diría que esa entrevista de dos días fue el cable a tierra. De ahí surgió todo", confiesa el director.

persona. David Chase es alguien muy poderoso, sabe que puede intimidar. Pero también fue interesante para mí descubrir que gran parte de su psique emocional, y obviamente gran parte de su vida terapéutica, la pasó tratando de calcular el miedo que le tenía a su madre. Eso lo hace muy humano.

-Hay momentos en los que el documental se mira en el espejo con su propio objeto de estudio. Ahí está la recreación de la emble-

fue. Estaba mucho más interesado en el proceso creativo. Y en ese sentido, supe que quería centrarme en David, pero no sabía exactamente adónde me llevaría eso. Y fue sólo después de que nos sentamos para esa larga entrevista que comencé a darme cuenta de ello. No hablé con todos los miembros del elenco, pero sí con varios de los principales. No pude hablar con Jim, pero mis conversaciones con

David me hicieron querer real-

#### −¿Y qué le hubiera preguntado a James Gandolfini?

-Ciertamente le habría hecho algunas de las preguntas que respondió sobre la dificultad de crear ese personaje tan oscuro y nuevo para la TV. Pero también le habría preguntado sobre su relación con David, y hasta qué punto el personaje de Tony estaba interpretando partes de David, y hasta qué punto el personaje de Tony fue liberando partes de su propio personaje.









#### Contratapa

#### Por Irene Vallejo

Una y otra vez, aquí y allá, escuchamos el dogma del credo motivador: si quieres, puedes. La frase llega revestida de optimismo, dispuesta a inyectarnos energías y furia luchadora. Esta oda universal a la fuerza del esfuerzo promete abrir las puertas del dinero, los lo-

gros, el cuerpo perfecto, el reconocimiento de los demás. A condición de perseverar, haremos realidad nuestros deseos. Y sin embargo.

Basta mirar alrededor para comprobar que las consignas del pensamiento positivo cierran los ojos a muchas realidades inquietantes. Que no siempre el empeño recibe su recompensa. Que la precariedad nos aleja de nuestros sueños. Que en ocasiones los vientos del azar o la salud soplan en contra. Que a veces chocamos contra muros más altos que nuestras fuerzas. Que no somos culpables de todos nuestros tropiezos. Homero describe en la *Ilíada* el derrumbamiento de Aquiles, el más valioso y esforzado de todos los guerreros griegos. Furioso por las ofensas del general Agamenón y hundido en el desánimo, el hijo de la diosa Tetis se retira del combate. Nadie discute que es el mejor de todos los combatientes. Ha sacrificado nueve años de su juventud en una guerra interminable, sin escaquearse jamás de los jamases. En ese instante, frustrado y desfonda-

do, entre lágrimas, se ve a sí mismo "como un peso inútil sobre la tierra". Quien no se haya sentido así alguna vez en la vida que arroje el primer libro de autoayuda.

Toda la parafernalia del optimismo mágico coloca la responsabilidad en los hombros de cada cual, y es poco comprensiva

# Hambre, sudor y lágrimas

pero antes –nos dicen– hay que atravesar los desiertos de la presión y la exigencia extrema. La película Whiplash, dirigida por Damian Chazelle, explora la obstinación malsana en este enfermizo culto por la superación. El joven Andrew quiere destacar en un elitista conservatorio de música. El profesor que dirige la mejor

banda de jazz del centro somete a sus

degradante. Como repetían en aquella icónica serie de los ochenta: queréis la fama y éste será el lugar donde empezaréis a pagar por ella. En sudor, como la maldición bíblica. Hoy, sus herederas contemporáneas, las academias televisivas de talentos, reclutan a jurados cuya misión es recitar los mismos estribillos con actitudes asombrosamente denigrantes.

Hay que darlo todo, triunfar a cualquier precio, luchar hasta la extenuación. Esas nuevas formas de ascetismo y penitencia provocan patologías de la voluntad – la vigorexia, la anorexia o la bulimia—que abrazan cada vez más jóvenes con la esperanza de conquistar esa promesa de perfección. Y en nombre de esta competición solipsista se olvidan otras motivaciones poderosas como la alegría y la colaboración que -oh, sorpresa-suelen ofrecer mejores resultados.

En la mitología griega, el rey Erisictión cometió uno de los más antiguos delitos ecológicos al talar unos árboles sagrados. Los dioses le castigaron con un apetito insaciable. Nada calmaba su ansiedad por comer: dedicaba todas las horas del día a tragar todo lo que encontraba en su camino. Atormentado, acabó devorándose a sí mismo. El desorden del hambre es una metáfora de la desazón que nos corroe. Si dedicamos demasiadas energías a imponernos una disciplina despiadada, nos convertimos en el mayor obs-

táculo para mirar más allá de nosotros mismos, respirar, aprender y disfrutar. Ninguna persona debería estar dispuesta a morir por la perfección o desvivirse hasta olvidar la vida. Quien se deja engullir por las obsesiones, no tiene energías para salir a comerse el mundo.

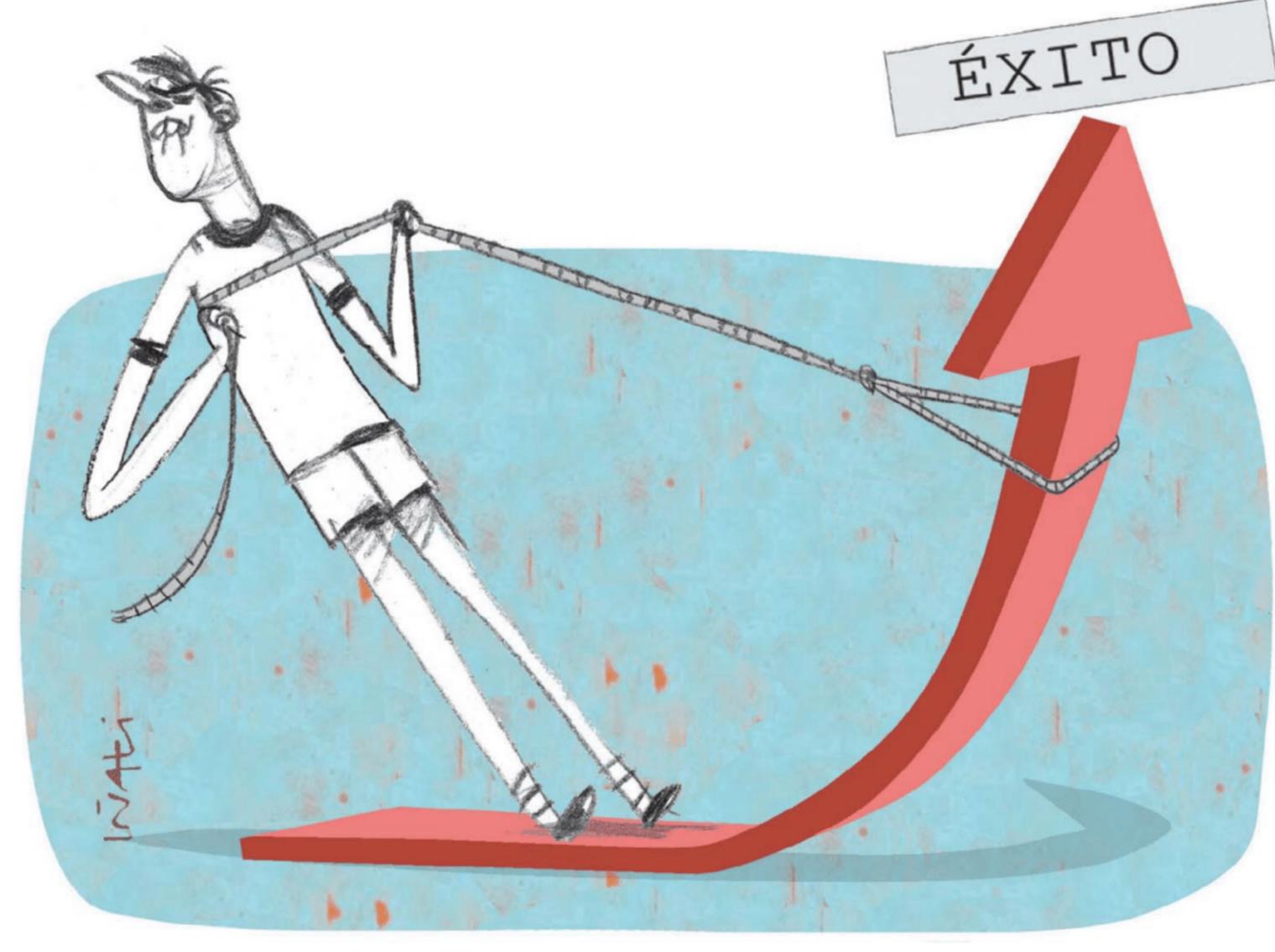

con quien lo intenta pero fracasa. Aquel que no alcanza la meta no se ha esforzado lo suficiente. Mientras tanto, sube enteros el prestigio del sacrificio, la espiral obsesiva y la autoexplotación. Escuchamos la melodía huidiza del éxito, nos dejan entrever la tierra prometida del triunfo,

alumnos a una catarata de insultos, lanzamiento libre de objetos contra sus cabezas, ataques de furia y patadas al mobiliario, con el supuesto fin de extraer lo mejor de sus estudiantes. Allí todos asumen que la gloria exige soportar dolorosas privaciones e incluso la humillación más

EL CLIMA

Para hoy

Probables chaparrones. Mínima: 11 °C. Máxima: 17 °C.

Para mañana

Nublado. Mínima: 8 °C. Máxima: 16 °C.



Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Propietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), CABA. Publicidad: Televisión ABC S.A. Departamento de Publicidad: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores:

www.pagina12.com.ar/correo. Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). Opcional Caras y Caretas: \$10.000, recargo interior: \$100. \*

